Domingo, 18 de agosto de 2024 Año 50 Número 18678

PVP. \$ 1,50

www.expreso.ec @expresoec expresoec @expresoec | Servicio al Cliente: 1800 400800



### EL OCASO CULTURAL EN UN GUAYAQUIL QUE POCO LEE

GUAYAQUIL 12 EL GUAYAQUILEÑO ESCASAMENTE VA A UN TEATRO, CENTRO CULTURAL O LEE. LAS CIFRAS, DEL COLECTIVO GUAYAQUIL CÓMO VAMOS, EVIDENCIAN QUE HAY SATISFACCIÓN EN CUANTO A LA OFERTA, PERO MIENTRAS MÁS EDAD SE TIENE, MENOS SE VA A ESTOS LUGARES.

# La corrupción arraigada deja al IESS en terapia intensiva

ACTUALIDAD 121 El IESS sigue atrapado en un ciclo de mala gestión, de la que ningún directivo de la misma entidad y Gobierno de turno se ha hecho cargo. A pesar de las promesas de cambio, el sistema se hunde en la precariedad.

Mala mezcla de conflicto armado y política



QUITO | 10 | ConQuito da vida a nuevos negocios

La violencia sigue pese al toque de queda

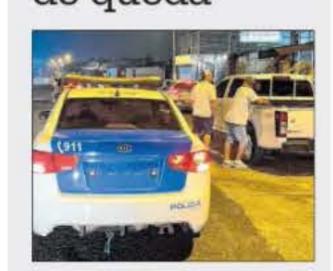

|11| El centro de Guayaquil de noche es un albergue al aire libre

### Los partidos le ponen nombre a su carta electoral

Ayer terminó el proceso de primarias con la oficialización de 17 binomios que aspiran a la Presidencia de la República. La primera lectura de este bosquejo, aún sujeto a cambios, es la proliferación de candidaturas de partidos que buscan sobrevivir o alcanzar cuotas de poder.



CULTURA | 21 |

'Romper el círculo', la novela de Colleen Hoover, llega al cine con mensaje poderoso



6

CIENCIA | 7 |

Tecnología analiza la desintegración de placas tectónicas

MUNDO | 22 | El "fraude" en Venezuela vuelve a sonar



DEPORTES | 15 |

Glenda Morejón y su sueño de tener su propia escuela



19

Seis cadáveres consternan a El Oro



DEBATE

¿Considera que faltan más incentivos municipales y estatales para la difusión de la cultura en Guayaquil? Opine en #DebateExpreso

SUPLEMENTO



semana

### BIENESTAR

La sexualidad se reinventa en la perimenopausia.

Chancay: un nuevo gigante que desafía a puertos ecuatorianos

FLOR LAYEDRA TORRES
Especial para EXPRESO E GUAYAQUIL

1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha sido, a lo largo de su historia, una de las entidades que ha presentado actos de corrupción. A pesar de que este organismo es de y para los trabajadores que estén afiliados a esta, muchos le meten la mano y se apoderan y aprovechan del dinero de los afiliados. Cada año, hay denuncias, promesas, pero no logran que este sitio sea libre de actos ilícitos.

En cada uno de los gobiernos de turno, las autoridades se han comprometido a combatir y a erradicar la corrupción, pero sin éxito alguno. ¿Por qué? Porque es un mal dificil de erradicar al ser un elemento demasiado tentador para los funcionarios, considera el expresidente Lenín Moreno, por lo que en su administración fue "bastante difícil" controlar "tantas instituciones de salud" a nivel nacional.

### JÓVENES

Con la resolución CD 670, vigente desde marzo, buscan captar 60.000 afiliados anuales. Hasta el 15 de julio, afiliaron a 6.230.

### 24.132

**AFILIADOS** han ingresado al IESS este año, hasta junio, de acuerdo con datos proporcionados por la entidad.

Fue justamente en ese gobierno cuando, durante la pandemia por COVID-19, "se hizo más evidente" cómo la corrupción operaba en el IESS. Allí adquirieron medicinas e insumos con sobreprecios.

Para Moreno esa red de corrupción fue factible porque "en la Presidencia de Rafael Correa se decidió que las compras de cada una de las instituciones de salud se hagan desde (sus) gerencias" y aunque pudo haber tenido "una buena intención" al descentralizar las compras públicas, "en la práctica no fue así; dio pie a que los grupos delincuenciales amedrenten a los funcionarios para beneficiarse".

Es por eso por lo que optó por "volver a la compra única", es decir, que las adquisiciones de los medicamentos e insumos se hagan de forma centralizada y "de manera correcta", dice Moreno. Ahora, los precios de cada medicina los fija el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), menciona Richard Gómez, vocal del Consejo Directivo del IESS en representación de los asegurados.

Sin embargo, para Gómez, la "corrupción está enquistada", porque, aunque el 70 % de los medicamentos que compra la entidad está en el catálogo electrónico del Sercop -no es adquirida con sobreprecio ni los gerentes tienen trato con el proveedor-, y es proveído solo por

# actualidad

# El IESS necesita cirugía de EMERGENCIA

Muchas han sido las promesas vacías que se le han hecho a la Seguridad Social. De tanto manoseo, las autoridades no se hacen responsables

### **EXMANDATARIOS CONSULTADOS**



LUCIO **GUTIÉRREZ** (NO RESPONDIÓ

Se le solicitó una entrevista al ex primer mandatario, pero no contestó hasta el cierre de esta edición.

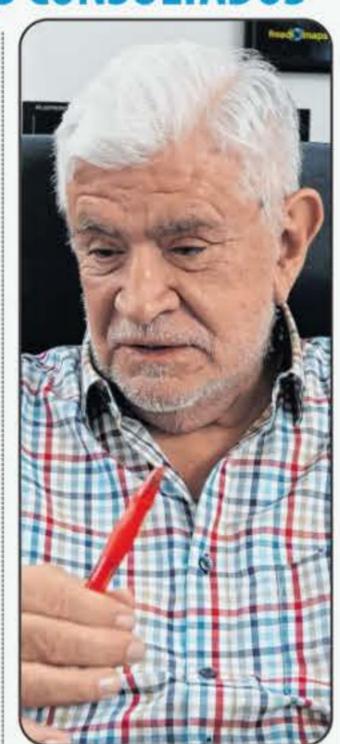

**ALFREDO PALACIO** 



Su asistente contestó el mensaje enviado a su número personal; dijo que "el doctor está de viaje y está regresando el viernes". Se pidió una cita para ese día; no respondió.



LENÍN **MORENO** 

"Nadie viene con un letrero en la frente en el que se lea que es corrupta; nadie imaginó que una persona dinámica como era Iván Espinel, que pregonaba la honestidad y transparencia, iba a tener un comportamiento distinto".



RAFAEL CORREA

NO RESPONDIÓ

Se solicitó una entrevista a través de su relacionista pública, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.



**GUILLERMO** LASSO

(NO RESPONDIÓ

Su relacionista pública indicó que "por ahora, el expresidente Lasso no dará entrevistas. Tomo nota de su pedido para otra ocasión".

### GASTOS NO CUBIERTOS DE BENEFICIARIOS

¿Quién cubre los más de \$ 250 millones al año que genera la cobertura médica de los hijos de los afiliados, de entre los 3 a los 18 años que son atendidos en el IESS? Nadie, afirma Diego Salgado, exdirector general del IESS. Esta inclusión se introdujo en el gobierno de Rafael Correa, mediante la reforma legal de 2010.

La modificación al art. 102 de la Ley de Seguridad Social estableció que "el afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos menores hasta los dieciocho años, así como el jubilado, serán beneficiarios de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual". Para Salgado, esa inclusión fue irresponsable, inmoral e ilegal, porque se la otorgó sin financiamiento. Antes, la cobertura era hasta los tres años.

Aunque "ya son derechos adquiridos", ese servicio "está llevando a la quiebra al Seguro Social", enfatiza Salgado. "¿Quién va a pagar ese déficit? ¿Los correístas?". Pero ese no es el único problema, también lo es el Seguro Campesino, ya que aportan alrededor de \$ 4 al mes y genera otro déficit de alrededor de \$ 250 millones. Cree que los padres deben pagar y se deben hacer nuevas fórmulas; pero la ley debe ser reformada, sino el IESS desaparecerá.

una empresa. Por lo que "se podría pensar que hay algo de corrupción", debido al privilegio que tiene la firma privada.

Pero este proveedor no abastece a tiempo a los centros del IESS; denuncia que, en noviembre de 2023, el hospital del IESS del cantón Francisco de Orellana hizo una compra de

medicinas, pero todos los medicamentos no han llegado. "Esa empresa se da el lujo de no entregar las medicinas a tiempo".

Además, hay médicos que "cobran un sueldo y no trabajan", afirma Gómez; pero sí en sus consultorios privados. Pero controlar esta entidad, que tiene una nómina de poco más de

36.000 funcionarios, "muy dificilmente puede haber un control súper eficiente", por lo que cree, que "mucho tiene que ver con la ética", sentencia Gómez.

Sin embargo, a pesar de conocer esto, tampoco ha sido denunciado porque a criterio de Gómez eso le corresponde a la Fiscalía. Esto es rechazado por

Diego Salgado, exdirector general del IESS. A su juicio, los vocales del directorio deben fiscalizar, pedir información de lo que ellos sospechan al presidente del Consejo Directivo. Pero no lo hacen, "solo se pasean por los hospitales para ver si faltan mascarillas", declara.

A juicio de Salgado, la corrupción en el IESS podría combatirse si es que tuviera digitalizado. Denuncia que con el Banco Interamericano de Desarrollo tenían un proyecto por \$ 30 millones para digitalizar todos los procesos, pero fue desechado por el actual Consejo Directivo; en su lugar contrataron un sistema de agendamiento de citas, un contrato firmado por CNT y Google. Sobre la última firma, Salgado tiene sus dudas.

Ese proyecto cuesta \$ 5 millones. Para Salgado, ese servicio está muy alto; señala que, en su época, costó \$ 1,7 millones.

En torno a la cantidad de derivaciones, esta se da debido a que los muchos equipos tecnológicos no han sido arreglados o los procesos para adquirirlos

son burocráticos, asegura Gómez. El hospital en Babahoyo no cuenta con un tomógrafo (no funciona), por lo que los galenos derivan a los pacientes. Le queda la duda de si lo dañaron, pero tampoco tiene la certeza, "si no ya estuvieran presos".

El IESS, afirma, necesita \$ 1.400 millones para sostener a 101 hospitales, al año. En 2023, en derivaciones se generó un monto por \$ 900 millones. "Es una llave abierta que tenemos que cerrarla, de lo contrario no va a ver dinero en el seguro para pagar". La deuda, desde 2002 ascendería a \$ 1.500 millones.

Y equipar a los centros de salud es complicado, asegura Salgado, porque los equipos deben ser importados, ya que no se los fabrican en el país. Sin embargo, para Gómez, la complicación radica en la resolución 535, elaborada por anteriores consejos directivos, ya que hasta para llenar una plaza médica tienen que pedir una autorización a la Dirección de Servicios Corporativos. Si es negado, no se contrata y terminan derivando.

### Caso Confortable: investigan a juezas que favorecieron a Terán

Ordenaron que el expresidente del CJ salga de La Roca

a Fiscalía y la Policía Nacio-Lanal realizaron un allanamiento en un domicilio y en las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional el 16 de agosto, en el marco de una investigación por cohecho a la que han llamado caso Confortable.

La investigación busca determinar si las juezas favorecieron al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, mediante un habeas corpus correctivo que permitió su traslado al Centro de Privación de Libertad Varones Quito N.º 4.

Las autoridades detallaron que durante el operativo, se incautaron celulares, computadoras portátiles, un CPU, una agenda, un CD y documentación relevante. "Todos los elementos serán ingresados en cadena de custodia como parte de la investigación por presunto cohecho".

Aunque el Ministerio Público no ha señalado los nombres de las juezas implicadas, el pasado 12 de agosto, las juezas Emma Tapia y Katerine Muñoz aceptaron una apelación de habeas corpus que había sido negada por otro tribunal. Solo el juez Alejandro Arteaga votó en contra.

El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, logró que se ordenara su traslado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hasta la cárcel 4 de Quito para cumplir prisión preventiva. Las juezas consideraron que la defensa de Terán demostró que había recibido tratos inhumanos y degradantes en La Roca.

Además, las juezas establecieron un plazo de 48 horas para que la autoridad penitencia-



Pedido. Las juezas ordenaron al MSP revisar periódicamente a Terán.

ria (SNAI) cumpla con el traslado de Terán. También ordenaron garantizar el acceso a equipos electrónicos y herra-

mientas de trabajo para su defensa, y permitir visitas sin restricciones de horarios ni necesidad de agenda previa. LCG

### REACCIONES La Corte Nacional hace llamado

III La Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió un comunicado en el que solicita que "se respete en todo momento el debido proceso como garantía del derecho a la defensa y la observancia de la presunción de inocencia".

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la independencia judicial en las investigaciones en curso. La Fiscalía ha defendido su accionar.

### Unidad Sociedad **Patriótica Popular**



Galo

Moncayo



Víctor

Araus

Cristina

Carrera



Luisa

Diego

Borja

González

**BINOMIOS PRESIDENCIALES NOMINADOS:** 



Henry

Kronfle

Dallyana

Passailaigue

**Partido** 





**Daniel** 

Noboa

María

José

Pinto

Avanza

Luis

Karla

Rosero

Tillería

















Escala

Pacha

Terán





Movimiento Pachakutik





Democracia





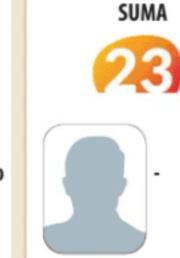









Movimiento RETO







-U-U-U-

Calendario: Del 13 de septiembre al 2 de octubre serán las inscripciones oficiales de las candidaturas a la Presidencia, el Parlamento Andino y la Asamblea Nacional.

RICHARD JIMÉNEZ MORA jimenezr@granasa.com.ec GUAYAQUIL

as primarias de cara a los comicios generales de 2025 bosquejan una extensa papeleta de 17 binomios presidenciales, más de una veintena de aspirantes al Parlamento Andino y más de un centenar de precandidatos a la Asamblea Nacional.

Aunque cumplida esta etapa las organizaciones políticas han definido sus cartas electorales, lo decidido apenas es un esbozo aún sujeto a cambios hasta finales de agosto de 2024, cuando termine el registro de alianzas, e incluso hasta el 13 de septiembre, cuando empiece la inscripción de candidaturas.

Mientras, analistas señalan que la papeleta preliminar que arroja la fase de democracia interna muestra algunos perfiles intrascendentes y que, por ahora, no inciden en la polarización entre el movimiento ADN, con el presidente Daniel Noboa, y la Revolución Ciudadana, con Luisa González.

De hecho, aunque los binomios aún son preliminares, Gustavo Isch, consultor político y exsecretario de Comunicación, comenta que el panorama actual deja un "mal sabor de boca", ya que una vez más Ecuador está a puertas de asistir a una elección con "un bazar de candidaturas donde hay un bloque muy numeroso que no tiene ninguna opción de pasar a una potencial segunda vuelta".

Como publicó EXPRESO semanas atrás, las abultadas papeletas electorales han sido una característica muy marcada desde el inicio del nuevo siglo. Desde el proceso electoral de 2002, Ecuador no ha tenido menos de ocho binomios compitiendo por

llegar al Palacio de Carondelet. Al igual que antes, Isch acota que uno de los principales aspectos que explican este panorama es el intento de las organizacio-

# PRIMARIAS, un bosquejo sin fuerza

Ayer terminó la etapa de democracia interna en los partidos políticos. Los binomios presidenciales aún están sujetos a cambios hasta la inscripción



ESTEBAN RON Jurista y experto electoral

**Las primarias** dejan ver que hubo un abuso de los candidatos invitados por parte de los partidos políticos.



**GUSTAVO** ISCH Consultor político y exsecretario de Comunicación

Hay un mal sabor de boca. Hay un grupo con numerosos nombres que no llegarían a una segunda vuelta.

nes políticas por sobrevivir y, por otra parte, buscar cuotas de poder, principalmente a través de la representación en la Asamblea Nacional.

Otra lectura a la preliminar papeleta presidencial, según Esteban Ron, jurista y experto electoral, es que ninguno de los nombres presentados rompe la concentración de votos y atención que hay hacia las dos candidaturas más fuertes hasta ahora: el presidente Daniel Noboa y Luisa González.

"No se puede ver un binomio que pueda romper con la polarización del voto entre correísmo y ADN. Vemos intentos aislados porque lamentablemente las organizaciones políticas están haciendo ejercicios de democracia interna de última hora", dice y señala que incluso los binomios son muy personalistas.

De hecho, anota que en su intento de sobrevivir a 2025 varios partidos han "abusado" de los candidatos invitados o afiliados a último momento. "Un ejemplo es el de Henry Cucalón, quien tiene conocimiento de la política, y Construye, que no le corresponde con su forma de pensar por su pasado en el Partido Social Cristiano".

José Serrano (por Centro Democrático), Andrea González (Sociedad Patriótica), Víctor Araus (movimiento PID), Luis Felipe Tillería (Avanza), Carlos Rabascall (Izquierda Democráti-

### LA IZQUIERDA PERSISTE EN EL LLAMADO A LA UNIDAD

Aunque llevan días sentados en mesas de trabajo, las organizaciones políticas de izquierda, hasta el cierre de esta edición, aún no llegan a un acuerdo común para tener un binomio único para las elecciones presidenciales de febrero de 2025, como eran las intenciones iniciales de este ejercicio de diálogo.

En la presentación de sus candidatos realizada ayer, el partido Unidad Popular no se mostró tan optimista como antes, pero sostuvo que siguen a la espera de una respuesta del movimiento Pachakutik y el Partido Socialista Ecuatoriano. Días atrás este último incluso sostuvo que habría novedades, que aún no se conocen. El correísmo ha sido excluido de posibles alianzas.

ca), Juan Iván Cueva (Amigo), Iván Saquicela (Democracia Sí) y Francesco Tabacchi (por CREO) estarían en la línea descrita por Ron. Hasta el cierre de esta edición, SUMA no oficializa su binomio, en medio de los rumores del regreso de Jan Topic a la papeleta electoral.

La otra cara de la moneda son los partidos que premiaron la militancia y fidelidad. Entre ellos Unidad Popular, con Jorge Escala; la Revolución Ciudadana, con Luisa González; el Partido Social Cristiano, con Henry Kronfle; el Partido Socialista Ecuatoriano,

con Pedro Granja; Pachakutik, con Leonidas Iza; y RETO, con Eduardo Sánchez.

A diferencia de Isch y Ron, Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, comenta que la papeleta electoral configurada a partir de las primarias de los partidos no es la definitiva y que, estando a tiempo de generar alianzas, podría cambiar e incluso mejorarse la combinación de nombres.

"Es muy temprano para valorar cómo se comportará el electorado y no se evidencian alianzas notables. Habrá que ver có-

mo queda finalmente la papeleta para sacar conclusiones más válidas", sostiene y recuerda que los acuerdos entre partidos se podrán registrar hasta finales de agosto de 2024.

El breve periodo que resta, según comenta, es muy importante porque "las alianzas trabajadas con bases sólidas siempre pueden cambiar el panorama", aunque hace hincapié en que los intereses partidistas son uno de los principales problemas que imposibilitan la unión de una tendencia y la consolidación de mejores cuadros políticos.

Isch y Ron, por su parte, no son tan optimistas y recuerdan que el anunciado diálogo de las izquierdas ha ido resquebrajándose de a poco con el paso de las semanas. Incluso señalan que Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Pachakutik llevan días anunciando una alianza que todavía no se concreta.

"Esa alianza de la izquierda y parte del centro político no se va a concretar. Creo que ellos están apostando igualmente a poner asambleístas, que es su máxima aspiración, pero saben que evidentemente ninguna de esas candidaturas puede llegar a pasar a segunda vuelta", analiza Isch, quien termina señalando que aún hay escenario para un outsider que, parece, no surgirá.

# LEONARDO VELAZCO / EXPRESO

Binomio. Escala y Terán podrían ser cambiados si van a alianzas.

### Organizaciones políticas oficializaron a sus precandidatos en el último día del proceso

Algunos partidos realizaron las primarias de forma virtual

yer culminó el plazo para Aque las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna. Una vez finalizada esta etapa, los aspirantes deberán aceptar sus precandidaturas mediante un acto público y de manera expresa, indelegable y personalisima, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En este último día, se oficializaron los binomios de Unidad

Popular (Jorge Escala y Pacha Terán) y de Pueblo, Igualdad y Democracia (Víctor Araus y Cristina Carrera Ocampo). También presentaron su binomio Centro Democrático (José Serrano y Ana Cristina Bernal) Creando Oportunidades (Francesco Tabacchi y Blanca

Sacancela). Al final de la tarde, Avanza realizó una votación virtual sobre el binomio Luis Felipe Tilleria y Karla Rosero, que obtuvo un 96,8 % de respaldo de los electores.

El CNE aseguró que proporcionó acompañamiento técnico y veeduría en este hito del ca-

lendario electoral, ratificando la organización de procesos democráticos altamente técnicos y transparentes.

Hasta el 1 de octubre es el periodo para interponer y sustanciar por democracia interna ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta el 30 de agosto corresponde el registro de alianzas en el CNE y sus delegaciones.

El 12 de septiembre será la publicación de la convocatoria a elecciones. Posteriormente, del 13 de septiembre al 2 de octubre se inscribirán las candidaturas. Para esto es indispensable que los postulantes provengan de elecciones primarias.

"Primero, la necesidad de aprobar ese proyecto de cambio es lo que nos debe unir, más que el reparto de cargos", dijo Escala en el evento desarrollado en la sede de la Unión Nacional de Educadores en Quito.

No descarta dar paso a cambios en su binomio, de ser necesario. UP esperará hasta el 31 de agosto para el diálogo por una alianza, indicó el profesor.

Pedro Freile, quien fue el primer precandidato de SUMA, confirmó que Jan Topic es la nueva opción. Pero no indicó si hubo primarias.

### **ANÁLISIS**

ROBERTO AGUILAR aguilarr@granasa.com.ec @ QUITO

O estamos del lado de la paz y las fuerzas del orden, o estamos del lado de la inestabilidad y los enemigos de la patria". No tienen ninguna originalidad estas palabras. Por el contrario, son vulgar y tristemente comunes. En otros momentos de la historia, declaraciones maniqueas de ese tipo han sido el preludio de épocas oscuras marcadas por atropellos y abusos de poder, cuando no por crímenes y atrocidades. Pronunciadas por un ministro de Defensa, en el contexto de una campaña de comunicación política en la que todos los secretarios de Estado cerraron filas en torno a un presidente de la República supuestamente amenazado, es imposible no tomarlas por lo que pretenden ser: una amenaza. Tolerancia cero en medio del conflicto armado interno, vino a decir Gian Carlo Lofredo en el intimidante aunque no por eso menos ridículo video de dos minutos que publicó esta semana. Con la particularidad de que la advertencia no estaba dirigida a las mafias del narcotráfico, los declarados enemigos oficiales de esta guerra, sino contra los políticos que no se alinean con el gobierno. Lo

### **OTRA GUERRA**

que sea que eso signifique.

El ministro de Defensa definió los nuevos alcances del "conflicto armado interno": la guerra no solo se libra contra las mafias, dijo, sino contra "la vieja política".

"Firmeza, valentía y sobre todo lealtad", prescribió el ministro de Defensa a la nación, como si estuviera recitando las cualidades que se necesitan para ser candidato correista. Valores recios para tiempos recios, tiempos de guerra. A renglón seguido, definió los nuevos alcances de su conflicto armado interno: "No solamente se libra una batalla contra las mafias", dijo, "sino también contra la vieja política, que con sus argucias legales y denuncias de siempre nuevamente pretende hacer retroceder al país". La "vieja política": entelequia indefinible que el gobierno parece referir a la edad promedio de su gabinete, más que a un conjunto de prácticas o de virtudes. Con estas declaraciones del ministro, la "vieja política" acaba de saltar del terreno meramente propagandistico y publicitario (donde vagamente representaba aquello que se opone a la cheveritud de las gafas, la gracia de los tiktoks y el gigantismo de las plataformas) a lo que parece ser el corazón de la seguridad del Estado. Así de arbitrario. Y todo esto (amenaza, reposicionamiento estratégico, declaración de intenciones) lo dijo el ministro (o pretendió decirlo) a nombre de las Fuerzas Armadas. Se refiere a ellas, con una falta de modestia que no debe pasar inad-



Video. El ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, lanzó una amenaza: en tiempos de conflicto armado interno no se admiten veleidades políticas.

# Un indigesto coctel DE GUERRA Y POLITICA

El "conflicto armado interno", que la Corte Constitucional continúa considerando fuera de lugar, es una útil herramienta de control

### MINISTROS, ¡A TUITEAR!

La comunicación pública como mecanismo de control político: entre el cambio de mando en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad contra Daniel Noboa ante ese mismo tribunal, el supuesto conflicto armado interno, no aprobado por la Corte Constitucional, y el arranque del período electoral, la campaña de comunicación que se desarrolló este miércoles, con la participación de todos los ministros, fue una jugada milimétrica.

vertida para el alto mando, en primera persona del plural. Es sintomático y tranquilizador el hecho de que ningún alto militar lo acompañara en su video.

Quien sí se hizo acompañar por oficiales de la Policía y hasta por elementos de tropa, armados y equipados como para la defensa de un búnker, fue la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ella también grabó un video el miercoles de esta semana como parte de la misma campaña orquestada desde la Secretaria de Comunicación de la Presidencia. "Estaremos vigilantes", dijo, "Policía Nacional, Ministerio del Interior, bloque de seguridad en conjunto, para que no se rompa el orden establecido, no se rompa la Constitución, no se rompa la ley". No debe ser una casualidad el hecho de que ambos, Lofredo y Palencia, repitieran una misma frase pronunciada con firmeza: "No lo vamos a permitir". Al tér-

mino de esa intensa jornada de campaña en redes sociales, que contó con la participación de todos los ministros, un terminante mensaje del gobierno quedó claramente establecido: no se admitirán veleidades políticas en tiempos de conflicto armado interno.

Detalle significativo que nadie (y el gobierno menos que nadie) parece tomar en cuenta: el tal "conflicto armado interno" es inconstitucional. Así ha sido declarado no una, sino las cinco veces que el gobierno ha pretendido, errática y torpemente, argumentarlo y justificarlo ante la Corte Constitucional, el tribunal más prestigioso del país, por no decir el único con prestigio. Los jueces de la Corte Constitucional sí han encontrado razones suficientes para aprobar las sucesivas declaratorias de estado de excepción planteadas por el gobierno para afrontar la crisis de inseguridad y contener la arremetida de las mafias del narcotráfico. Pero eso del "conflicto armado interno", categoría del derecho internacional que supone la aplicación de las normas de la guerra, continúa pareciéndoles desproporcionado, inaplicable y, en todo caso, no debidamente justificado por el gobierno. No importa: diga lo que diga la Corte Constitucional, el gobierno sigue con lo mismo. Este miércoles quedó claro por qué: porque el cuento del conflicto armado interno es un efectivo argumento para el control político. Se trata de imponer a la política las restricciones y consideraciones de un estado de guerra, en el cual toda vacilación es sospechosa y cualquier disidencia, una traición.

Otro detalle significativo con respecto a los videos intimidantes de los ministros es el motivo que los originó: la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral presentada por la vicepresidenta Ve-

CORTESIA

rónica Abad contra el presidente Daniel Noboa por la infracción electoral de "violencia política de género". El reclamo de la segunda mandataria es que el TCE destituya y prive de derechos políticos al jefe de Estado, y así lo solicita en su denuncia. Daría igual si pidiera que le bajaran la luna y las estrellas: su pretensión es un absurdo. La Constitución, que blinda de mil maneras al presidente, precisamente para evitar que sea tan fácil tumbarlo y aun llevarlo a juicio político, establece una serie de causales taxativas para su destitución, entre las cuales no figura (no podría figurar, sería ridículo) ninguna infracción electoral. Basta con imaginar lo extravagante que sería un sistema que pone tantas trabas al enjuiciamiento político del presidente en la Asamblea pero permite que un tribunal electoral, con el voto favorable de tres jueces, pueda destituirlo de un plumazo. Por capricho de una Verónica Abad, un Esteban Guarderas o un Pepito Mendieta cualquiera. En suma: que la vicepresidenta decida hacer el ridículo no es un intento de golpe de Estado. Pero en lugar de tratar el asunto como lo que es, un delirio, el gobierno decide aprovecharlo para justificar un irregular golpe de timón en el TCE e impartir las nuevas reglas sobre lo que pueden y no pueden hacer los políticos en tiempos de guerra. Regla número uno: no pueden oponerse al gobierno.

### **PROPAGANDA**

Ni el intento de golpe de Estado es real, ni el conflicto armado interno existe en los términos en los que lo plantea el gobierno. Pero con eso se arma una campaña.

Así, con una falsa amenaza de golpe de Estado en medio de un conflicto armado interno inexistente, el gobierno de Daniel Noboa introduce al país en este nuevo período electoral.

Lo que está claro es que el fantasma de la desestabilización y la acusación de traición a la patria van a ser (ya lo son) los argumentos dominantes de la campaña. Y que, en ese contexto, las herramientas de control político de las que podría echar mano el gobierno son ilimitadas. El presidente Noboa ya dispone, por ejemplo, de un Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) entregado no a un especialista en la lucha contra el crimen organizado, como se podría esperar en un país que libra un "conflicto armado interno" contra el narcotráfico, sino a un empresario de su confianza, un amigo cercano que fue hasta hace pocas horas su ministro de Gobierno (es decir, de la política), el evasivo y sigiloso Michele Sensi-Contugi. La inteligencia del Estado parece perfilarse más como una policía política que como una antidelincuencial.

Mientras tanto, con una falsa amenaza de golpe de Estado en medio de un conflicto armado interno inexistente, el gobierno introduce al país en un nuevo período electoral.

### Arturo Félix es ahora el titular del Ministerio de Gobierno

Michele Sensi-Contugi vuelve al Centro de Inteligencia Estratégica

e mueven varias piezas en el DEjecutivo. En un comunicado emitido la noche de este viernes 16 de agosto, la Presidencia de la República indicó que Arturo Félix Wong es el nuevo ministro de Gobierno. Él se desempeñaba como secretario de la Administración Pública desde enero del 2024. Es decir, por ocho meses.

Ha acompañado a Noboa en sus viajes internacionales y es el jefe de Estado comparten una amistad desde la infancia.

Es abogado de profesión, aunque su título no consta en el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).

El funcionario también ha sido empresario. Según consta en la Superintendencia de Compañías, ha fungido como accionista en cinco empresas relacionadas con la industria inmobiliaria y alimenticia.

Félix reemplaza en el cargo a Michele Sensi-Contugi, quien asume totalmente la Dirección General del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), de la que ha estado encargada durante el mandato de Noboa.

Esta no es la primera vez que parte de su círculo íntimo. Él y Sensi-Contugi ocupa la titularidad de la inteligencia de Ecuador, entidad encargada de ser una de las cabezas del plan de seguridad en el país.

Mediante un decreto ejecutivo con fecha del 2 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa designó a Michele Sensi-Contugi como director del CIES. Así, Fausto Cobo dejó el cargo que ocupó desde septiembre de 2021.

Ha sido considerado como amigo personal del presidente Daniel Noboa y aportó también para su campaña política en las elecciones anticipadas de 2023. Antes de ese cargo se había conocido su experiencia en materia de seguridad.

Mientras que Cynthia Gellibert fue designada como secretaria general de la Administración Pública y Gabinete. La funcionaria ocupó antes la dirección de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas



Cercanía. Arturo Félix Wong ha participado en actos oficiales.

(EMCO), entidad que quedó extinta la semana pasada. Gellibert también fue subsecretaria general del despacho de la

Presidencia de la República y manejó la agenda de Noboa durante la campaña electoral del 2023.

Estos cambios en el gabinete ministerial fueron emitidos mediante los decretos ejecutivos 356, 357, 358, firmados este viernes 16 de agosto por Noboa.

"Su labor estará enfocada en cumplir con el compromiso gubernamental de resolver las principales necesidades de los ecuatorianos, en el marco de una gestión basada en la integridad pública y en la lucha contra la corrupción", expuso la Presidencia a través de un comunicado.

Entre el miércoles 14 y el viernes 16 de agosto, dos asambleístas dejaron la bancada del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Se trata de María Fernanda Araujo (Chimborazo) y Jonathan Parra (Guayas).

Araujo fue expulsada de la organización política por haber denunciado un supuesto caso de nepotismo que involucraría a la secretaria jurídica de la Presidencia, Mishel Mancheno. **EAG-ES** 

REDACCIÓN EXPRESO Los Ríos - Guayas

na semana después de restringir la movilidad en 19 cantones y una parroquia rural de cuatro provincias debido al repunte de la violencia criminal ha surgido un rechazo a la medida por parte de las poblaciones afectadas, ya que no han observado un cambio en la seguridad prometida por el presidente de la República, Daniel Noboa.

"El toque de queda no funciona, al menos aquí en Babahoyo, no ha dado resultados", dijo desilusionado un funcionario de una entidad bancaria en la provincia de Los Ríos; quien prefirió la reserva de su nombre por miedo a represalias. A él le lanzaron un artefacto explosivo artesanal en su vehículo el pasado martes por no pagar los 10 mil dólares que le exigían como extorsión.

El atentado ocurrió a las 04:45, mientras aún regía el denominado toque de queda, durante el cual los militares deberían estar patrullando y sancionando a quienes no cumplan con la disposición. Detalló que hace cuatro meses fue contactado por los extorsionadores, quienes le exigieron que les facilitara un crédito en la entidad donde trabaja. Al no acceder a dicha solicitud, comenzaron a extorsionarlo.

"Solicitaron puntualmente \$ 10.000 y ahora me están cobrando a mí", expuso afligido, detallando que la bomba casera destruyó su vehículo al incendiarse y le fue dificil de apagar.

Después de este hecho, según dijo, recién entonces observaron la llegada de militares y policías al sector para patrullarlo, pero esto ocurrió como consecuencia de los llamados de emergencia realizados por los vecinos de la víctima. Inicialmente, se pensó era un coche bomba abandonado.

### DESINTERÉS

Los ciudadanos que deben confinarse por el toque de queda se mantienen escépticos sobre el mejoramiento de la seguridad. Lo que ha motivado a sus propias decisiones de auto protección.

Los Ríos tiene 12 de sus 13 cantones bajo toque de queda, y en el Decreto Ejecutivo 351 establece el reforzamiento de la seguridad con la ayuda de militares. Sin embargo, según lo expuesto en otra ciudad fluminense como Quevedo, esa presencia militar no se percibe.

Luis Cabrera, quien vende comidas rápidas en horas de la noche, cuestiona la falta de rigurosidad para atrapar a quienes cometen delitos. Menciona que cerrar a las 22:00 es un castigo para los comerciantes nocturnos, pues a esa hora es cuando hay mayor demanda.

"Sería bueno que la delincuencia se terminara con esto, pero no es así. Aquí vemos cómo los delincuentes se movilizan sin mayores problemas, mientras nosotros tenemos que dejar de trabajar", sentenció Cabrera.

En el cantón Buena Fe también hay descontento, especialmente por el impedimento para celebrar de forma nocturna las fiestas del patrono San Jacinto, una tradición que nació en 1943.

Angel Saltos, comisario de Policía, expuso que se socializó la medida con los comerciantes para que las festividades se celebraran de forma diferente y que todos estuvieran en sus domicilios a las 22:00. Decenas de comer-

# El toque de queda, una MEDIDA ESTERIL

En las ciudades escogidas ya habían adoptado un autoconfinamiento como prevención. Los hechos terroristas no se han detenido. Se espera efectividad



Evidencia. Parte de los daños provocados por el artefacto explosivo que fue lanzado a un carro como amenaza.

### ¿POR QUÉ ES CLAVE LOS RÍOS PARA LAS BANDAS?

El jurista y analista en seguridad Víctor Males indicó que el toque de queda tiene su periodo de ascenso y también su declive. Considera que agotar a la población con la restricción genera un desgaste y no produce el efecto deseado para disminuir los crímenes.

"Considero que los grupos delincuenciales van asumiendo el control por etapas, es decir, que si en otra provincia no hay toque de queda, empiezan a desplazarse", agregó, sugiriendo que se pueden incrementar los patrullajes sin la necesidad de un toque de queda.

Plantea que a los 13 cantones fluminenses se los debe incluir siempre en las medidas de seguridad. "Los Ríos es una provincia de tránsito, donde tenemos la Estatal-25, que se convierte en una espina de pescado por la cual los traficantes deben cruzar para llegar a otros destinos. Los Ríos es como un trofeo para la delincuencia, ya que acapara las vías de tránsito, y es por aquí donde deben cruzar los antisociales", detalló.

Males es partidario de actuar con dureza contra la delincuencia, pero advierte que si no hay una confluencia objetiva entre los organismos de seguridad y las leyes, el esfuerzo es en vano.

Añadió que la ciudadanía no puede colaborar como informante clave porque no existen garantías de protección. Por ello, concluye que el toque de queda puede ser un arma de doble filo, ya que "una vez que el delincuente ve que no hay un trabajo coordinado, saldrá a cometer sus ilícitos, y ese es el desgaste que no se puede permitir".



Daño. En Buena Fe se evidencia la caída del comercio nocturno.

ciantes están en desacuerdo, pero no les queda más que obedecer.

Y en Vinces, también cantón de Los Ríos, la ciudadana Paola Plúas quien es de allá y viaja constantemente a Guayaquil por temas laborales, resaltó que con el "toque de queda igual siguen los robos y secuestros, este jueves secuestraron a una chica y los militares son fantasmas", cuestionó molesta.

En la provincia de Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, se ha dado otra situación: sus ciudadanos han aplicado un "autoconfinamiento" debido al incremento de la violencia en la zona, mucho antes del anuncio del pasado 8 de agosto.

"Desde hace tiempo, en el cantón no hay casi movimiento a partir de las 21:00. Nadie quiere exponerse al peligro y por eso la gente se encierra. Cuando llegó el toque de queda, no fue sorpresa para nosotros porque, por precaución, lo adoptamos sin necesidad del Decreto 351", expuso un empresario que prefirió mantenerse en reserva.

Además, se han percatado de que para los uniformados es muy dificil controlar a través de requisas en las carreteras y caminos vecinales.

"Por Camilo Ponce Enríquez pasa la vía Panamericana, por lo tanto, es imposible controlar que no haya circulación, ya que es una vía interprovincial", explicó el empresario.

En Camilo Ponce Enríquez se han registrado tres masacres durante el último mes en la zona minera; la más reciente fue el pasado martes, en la cual fallecieron cinco personas. Dos de ellas fueron decapitadas, y sus restos fueron abandonados en diferentes lugares de cantones de la vecina provincia de El Oro.

Mientras tanto, en Durán, provincia del Guayas, se ha observado mayor presencia militar, y el pasado miércoles se realizaron allanamientos como parte de un gran operativo para capturar a un líder de una organización criminal que se dedicaba a diferentes delitos y utilizaba equipos del gobierno local para el narcotráfico de drogas.

Sin embargo, sus moradores han señalado que solo ven a los uniformados cuando existe una intervención puntual, pero no de manera permanente ni tampoco durante los toques de queda instaurados. TOF-DV-ES

### **DESPIERTA TODOS LOS** DÍAS CON LA VERDAD

Suscríbete y mantente informado

PLAN **LUNES A DOMINGO** + Digital Premiun

\$18,00/MES

P.V.P. \$32,50/MES

**AHORRO \$ 14,50/MES** 



### + @ DEBATES SOBRE EL PAPEL

PREGUNTA: ¿CREE QUE EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA ESTÁ LISTO PARA AFRONTAR UNA EVENTUAL EPIDEMIA POR LA VIRUELA DEL MONO?

### ECUADOR NO ESTÁ PREPARADO

EXPRESO consultó a sus lectores si el sistema de salud nacional estaría preparado ante una crisis sanitaria por viruela del mono. Un contundente 95,7 % de los encuestaotro lado, existe una relativa calma de cara a la alerta in- VID en 2020.

ternacional emitida por la Organización Mundial de la Salud, sobre el 'MPox', con usuarios que llaman a investigar más de estos casos, aunque crean que no hay un riesdos cree que el país no está go real de que esta enfermelisto para otra epidemia. Por dad escale a niveles críticos, como sí ocurrió con la CO-

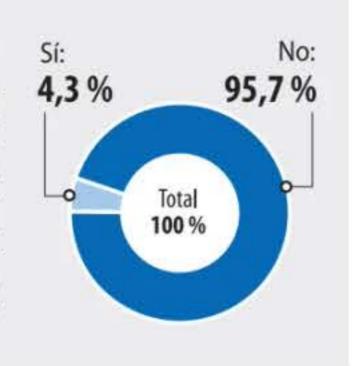

LISBETH ZUMBA R. zumbal@granasa.com.ec GUAYAQUIL

l gigante asiático ha 'anclado' en la profundidad de las aguas peruanas su primer puerto, que buscará conectar comercialmente Latinoamérica con Asia y el mundo. Pero el Chancay, la megaobra que ya supera los 1.400 millones de dólares de inversión china, se levanta ante la mirada inquieta de países vecinos. Algunos, por su ubicación geográfica, como Chile, lo ven como la gran amenaza que podría quitarles mercado, llevándose a flote una gran cantidad de carga contenerizada. Otros, como Ecuador, por ahora, prefieren ver el hecho como una oportunidad.

### **MOVIMIENTO**

En el primer semestre del año el país movilizó 1,2 millones de TEUs, a través de siete puertos. El 30 % salió de la Terminal Portuaria de Guayaquil, manejada por Inarpi.

Esto último es posible si sus puertos llegan a transformarse en un actor de apoyo logístico, poniendo a la disposición buques 'alimentadores' para llevar contenedores de Ecuador hasta Perú, lugar desde donde se nutrirán los barcos de mayor calado y capacidad de carga.

La idea no es descabellada. naviera China Ocean Shipping Company, Limited (Cosco), la principal accionista del puerto de Chancay, ha empezado a apostar por esto. Esta semana, Kunhui Wang, el principal representante de la firma para América del Sur, visitó Ecuador para programar, junto a Contecon, sus operaciones en el Puerto Marítimo de Guayaquil. Arrancarían en noviembre, el mismo mes en que el megapuerto peruano empiece a operar. La

# CHANCAY El'monstruo' portuario que pone a prueba a Ecuador

La megaobra, que se construye a 82 kilómetros de Lima, está lejos de infundir temor en el mercado local. Ciertos puertos se alistan para servir de apoyo logístico

idea es recoger parte de la exportación, como el banano, en el puerto guayaquileño para alimentar los megabuques del Chancay, desde donde zarparán de forma directa a destinos como Shanghái y Dalian, ahorrándose hasta 10 días de trayecto.

Aunque no hay nada en agenda, Puerto Bolívar (El Oro) también vislumbra algún día ser parte de esta estrategia. Alfredo Jurado von Buchwald, CEO regional de Latam de Yilport, el operador de esta terminal, cree que moviendo las fichas "inteligentemente" ellos también podrían ser un actor complementario.

Pero eso no significará perder carga exportable, por el tipo de producto que Ecuador vende a varios países del mundo "y porque las distancias siguen siendo importantes. Si le pregunta al exportador que sale por El Oro si está contento con que su carga se vaya hasta Posorja, este le dirá que no. Y eso que estamos hablando de una distancia inferior de lo que significa mover carga entre puertos dentro de Ecuador

|         | Participación                                     |
|---------|---------------------------------------------------|
| 385.090 | 30,0 %                                            |
| 375.464 | 29 %                                              |
| 269.393 | 21%                                               |
| 144.466 | 11%                                               |
| 103.530 | 8%                                                |
| 2.814   | 0%                                                |
| 72      | 0%                                                |
| 6       | 0%                                                |
|         | 375.464<br>269.393<br>144.466<br>103.530<br>2.814 |

versus la distancia que hay con Callao o Chancay".

Según la proyección, la nueva terminal peruana, que estará a 82 kilómetros del Callao (Lima), moverá inicialmente un millón de TEUs por año. Una carga parecida (1,2 millones) movió

Ecuador en el primer semestre de este 2024, pero a través de siete puertos que operan en el país y que, con inversiones, se desafían a ser competitivos.

Jurado asegura que hoy Puerto Bolívar está listo para potenciar el movimiento de su carga. Hace dos semanas acaba de inaugurar el muelle número 6 y el nuevo patio de contenedores a un costo de 336 millones de dólares. "El puerto que heredamos (2017) tenía apenas una capacidad de alrededor de 20.000 contenedores al año, hoy lo hemos potenciado con 600.000 contenedores TEUs".

Para José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), sector que representa el 60 % de la carga contenerizada que exporta el pais a través de sus puertos, el funcionamiento de Chancay significará un despertar para los puertos de la región, incluidos los de Ecuador. "Esto tiene que obligar a los puertos a generar un entorno mucho más competitivo en el manejo de los servicios, en los costos, en temas de seguridad, en los tiempos, etc. Serán retos que enfrentar, porque esto sí generará oportunidad y competencia en ciertas rutas".

Para el sector bananero, contar con el Chancay no solo representará una mejora de tiempos para llegar a destinos asiáticos, sino un mejor manejo de trámites logísticos, en un momento en que la industria busca crecer en el mercado chino, aupada por el reciente acuerdo comercial fir-

Nuestros puertos tienen buena ubicación para capitalizar esta ventaja. Tenemos que hacer esfuerzos para aumentar la carga.

FELIPE RIBADENEIRA Presidente de Fedexpor

mado con ese país.

EXPRESO intentó analizar el tema con autoridades de Contecon y con la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep). El primero se excusó y del segundo aún se espera una respuesta.

En DP World, el operador del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, donde se encamina una inversión de 140 millones de dólares para ampliar el muelle de la terminal (que permitirá el arribo simultáneo de al menos dos barcos post panamax), son cautos a la hora de hablar del tema. "Creo que aún es prematuro mencionar cómo este proyecto podría mover la aguja a nivel del comercio exterior ecuatoriano. Se deben analizar muchas aristas desde un enfoque de conectividad, costos y seguridad, tanto a nivel 'inland' (vía terrestre) como de transporte marítimo, considerando también que gran porcentaje de la carga ecuatoriana son productos perecederos que se benefician significativamente con servicios directos sin trasbordos", sostiene Carlos Merino, CEO de DP World Perú y Ecuador.

En la Terminal Portuaria de Manta (TPM), donde se acaban de estrenar tres bodegas multipropósito a un costo de 8 millones de dólares, el Chancay genera curiosidad, pero no temor. "Creo que será más una lucha entre países que se dedican a la interconexión de importaciones que llegarán de Asia para el resto de la región. En ese sentido no habría riesgo, porque nuestra importación es nacional, de consumo local", manifiesta la gerente general de este puerto, Ingrid Rodríguez.

A Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor), en cambio, sí le inquieta el tema, pues teme que el Chancay amplie aún más la brecha de rezago logístico que tiene el país. Coincide con todos al creer que los puertos del país tienen una ventaja natural por su posición geográfica, pero acota que todavía hay que hacer esfuerzos para capitalizar ese beneficio.

Entre las problemáticas más recurrentes, cita la falta y el desbalance de contenedores de carga refrigerada y carga seca, mejor infraestructura de acceso a los distintos terminales portuarios, así como la necesidad de modernizar el sistema de control aduanero (Ecuapass) para facilitar los procesos y simplificar los tiempos y trámites que las empresas tienen que cumplir para poder embarcar la carga.

### REPUBLICA DEL ECUADOR

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y EL DESARROLLO DE INVERSIONES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS CONVENIO No. CEC 1011 01 S

### SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS

PARA LOS SERVICIOS DE "CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CANTÓN ISABELA"

El BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. (BDE B.P.) (en adelante denominado "el Cliente") ha recibido de la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF) de la Unión Europea (UE), un subsidio por un monto de Diez Millones de Euros (€10.000.000.00) a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (en adelante denominada la "AFD") fondos para financiar el costo del "Programa de Asistencia Técnica (AT) de apoyo a las inversiones en los sectores del agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos, operados por los municipios ecuatorianos y/o sus empresas públicas, a ser ejecutado por el Banco".

### OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS (RESUMEN)

Se convoca a firmas consultoras, asociaciones conformadas o con compromiso de asociación interesadas a presentar propuestas para la consultoría, que se enmarca en contar con los estudios a nivel de diseño definitivo para la construcción y operación del PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CANTÓN ISABELA, que permita brindar a la ciudadanía un servicio de agua potable con cobertura, continuidad, cantidad y

Las FASES DE LA CONSULTORIA incluyen: 1) Diagnóstico y evaluación, 2) Planteamiento y análisis de alternativas, 3) Factibilidad, y 4) Estudios definitivos.

### REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS

Los interesados en participar en el proceso de expresión de interés y posterior conformación de Lista Corta, podrán obtener los documentos completos en la página web del BDE B.P. a través del siguiente link: https://bde.fin.ec/pfa/ en el Proceso Nro. ACI-COPI-BDE/AFD/UE-LAIF-003-2024 y, en la página web oficial de la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD DGMarket <a href="https://licitaciones-afd.dgmarket.com/index.do">https://licitaciones-afd.dgmarket.com/index.do</a>

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

En consideración que el estudio a contratarse está financiado con recursos de la LAIF de la Unión Europea a través de la AFD, el proceso se sujeta a las disposiciones contenidas en las "Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros" y, a los criterios de elegibilidad establecidos en la sub Cláusula 1.3 de dichas Normas, disponibles en el sitio web de la AFD www.afd.fr

### PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial es de US\$ 249.188,87 sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

### FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

Las Expresiones de Interés acompañadas de la documentación requerida a la firma consultora, deben ser entregadas personalmente o enviadas al correo electrónico en las direcciones indicadas en el siguiente numeral, hasta las 14h00 del día viernes de 13 de septiembre de 2024.

### CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN DE DUDAS

Las averiguaciones y solicitudes deben realizarse hasta las 15h00 del viernes 6 de septiembre de 2024 y dirigirse a: Ing. Rubén Jara, Agente Supervisor (Jefe) de la Unidad de Gestión del Programa BDE/AFD/LAIF, en la ciudad de Quito, Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodista, Edificio Plataforma de Gestión Gubernamental Financiera, Planta Baja, Recepción de documentos; o, al correo electrónico: bde-afd-ue-laif@bde.fin.ec En caso de envío por correo electrónico, el formato deber ser en PDF y el archivo debe tener menos de 10 MB de extensión.

Quito, 18 de agosto de 2024

Mgs. Rubén Jara Calle AGENTE SUPERVISOR UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA BDE/AFD/UE-LAIF



### "ESCÁNERES OPERATIVOS, NO OPERANDO"

La mayoría de puertos comparten una característica: el declarar que, hasta hora, no han reportado una sola contaminación de su carga con sustancias estupefacientes. Esto gracias a las inversiones que, en materia de seguridad, también han realizado, como el crear bases dentro de sus instalaciones para que la Marina pueda ejercer su labor de control, o la construcción de áreas para facilitar el trabajo de la Policía Antinarcóticos. A esto también se suma la instalación de nuevos escáneres para controlar el contenido de contenedores sin que estos sean abiertos. No obstante, aún existe un pendiente dentro de este proceso.

En ciertos puertos (que no se citan por temas de seguridad) estos equipos están "operativos, mas no operando ". Todavía está pendiente la "interconexión de esta tecnología con los equipos de la Aduana y la Policía", los que deberían estar capacitados para leer cada imagen escaneada.



Al respecto, Luis Jaramillo, director del Servicio Nacional de Aduana (Senae), dijo a EXPRESO que está previsto que este proceso se cumpla el 24 de agosto de este año. "Estamos en contacto con la Policía Antinarcóticos y vamos a cumplir con eso. El siguiente paso será la integración de las imágenes de los escáneres y la inteligencia artificial para mandar alertas automáticas a las autoridades", en caso de incidentes.

# Ciencia expreso 7

### **EL COCODRILO MARINO, HASTA HOY DESCONOCIDO**

Se documentó una especie extinta de cocodrilo marino desconocida. A esta nueva especie se le dio el nombre de Enalioetes schroederi. La investigación la hizo un equipo integrado, entre otros, por Mark Young, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), y Sven Sachsa, del Museo de Historia Natural de Bielefeld (Alemania).



### **INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ROBOTS EN OTROS MUNDOS**

Investigadores del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt (EE.UU.), trabajan en implementar el aprendizaje automático (una modalidad de inteligencia artificial) en rovers robóticos. El objetivo de esta incorporación es ayudar a analizar con mayor rapidez los datos obtenidos de muestras recogidas por el rover.



### **ADAPTACIÓN DE** LAS PLANTAS A **CLIMAS EXTREMOS**

Se han presentado los resultados de la primera investigación mundial sobre la diversidad funcional de las plantas en zonas áridas. El equipo que ha realizado el estudio lo encabeza Nicolas Gross, de la Universidad de Clermont Auvergne en Francia. El equipo consta de 120 investigadores de 27 países .



AGENCIA EFE

SOUTHAMPTON (REINO UNIDO)

n equipo internacional de científicos ha descubierto cómo y por qué partes estables de los continentes se elevan gradualmente para formar accidentes topográficos como los acantilados o las mesetas, que influyen profundamente en el clima y la biodiversidad. Los investigadores, liderados por la Universidad británica de Southampton, han aclarado una de las cuestiones más enigmáticas de la tectónica de placas al descubrir que cuando las placas tectónicas se separan, se desencadenan poderosas ondas en las profundidades de la Tierra que pueden hacer que las superficies continentales se eleven más de un kilómetro.

### CONCLUSION

La misma cadena de perturbaciones del manto que provoca el rápido ascenso de los diamantes desde las profundidades de la Tierra, configura los paisajes continentales.

Para hacer el estudio, cuyos resultados se han publicado este miércoles en la revista Nature, el equipo examinó los efectos de las fuerzas tectónicas globales sobre el paisaje durante cientos de millones de años.

Desde hace tiempo se sospechaba que los accidentes topográficos escarpados de kilómetros de altura -como la falla que rodea Sudáfrica, denominada Gran Escarpa- se forman cuando los continentes se fracturan y acaban separándose pero no acertaban a explicar por qué.

Para averiguarlo, los autores analizaron los movimientos verticales de las partes estables de los continentes, llamados cratones (las partes más antiguas de los continentes que no han sufrido fragmentaciones ni deformaciones), que son uno de los as-

# Fuerzas que elevan los CONTINENTES

Modelos informáticos analizan la desintegración



### **PROCESO**

**ESCARPES** Muchos fragmentos

continentales dispersados tras la ruptura están limitados por accidentes topográficos escarpados conocidos como 'grandes escarpes'.

ración espacial, que abar-

pectos menos comprendidos de la tectónica de placas.

El estudio del equipo aporta pruebas y una nueva explicación a los desconcertantes movimientos verticales de los cratones lejos de los bordes de los continentes -donde es más habitual-, y que se desplazan cientos o incluso miles de kilómetros tierra adentro hasta formar regiones

En términos de formación, los escarpes y las mesetas se consideran distintos debido a su sepacan más de mil kilómetros.

DISTINTOS

elevadas tan conocidas como la Meseta Central de Sudáfrica.

Con la ayuda de modelos informáticos y métodos estadísticos para analizar cómo ha respondido la superficie terrestre a la desintegración de las placas continentales a lo largo del tiempo, el equipo descubrió que cuando los continentes se separan, el estiramiento de la corteza continental provoca unas ondas que agitan el manto terrestre (entre la corteza y el núcleo).

Mediante simulaciones para estudiar cómo se desarrolla el proceso, descubrieron que la velocidad de las "ondas" del manto que se mueven bajo los continentes coincide con los principales fenómenos de erosión que barrieron el paisaje del sur de África tras la desintegración del antiguo supercontinente Gondwana. Partiendo de esta base, el equipo modelizó cómo responden los paisajes a esta elevación impulsada por el manto y descubrieron que las inestabilidades migratorias del manto dan lugar a una ola de erosión superficial que dura decenas de millones de años y se desplaza por el continente a una velocidad similar.

**Nuestros modelos** de evolución del paisaje muestran cómo una secuencia de acontecimientos ligados a este proceso puede dar lugar tanto a una escarpa como a una meseta estable y plana.

JEAN BRAUN, Universidad de Potsdam (Alemania)



La ruptura continental perturba no sólo las capas profundas de la Tierra, sino que también tiene efectos que repercuten en la superficie de los continentes, antes considerados estables.

> TOM GERNON, Universidad de Southampton

### QUÉ VER/LEER

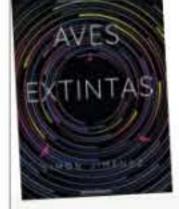

TÍTULO: Aves extintas AUTOR: Simon Jimenez

Esta obra puede consideraerse un debut sorprendentemente maduro que no esconde su amor por Los tejedores de cabellos de Andreas Eschbach, o por la saga Hyperion de Dan Simmons.



### 'ALIEN: ROMULUS'

Esta semana llegó a las salas la octava entrega de la saga que cambió el modo de pasar miedo en el cine. Es 'Alien: Romulus', dirigida por el uruguayo Fede Álvarez y producida por Ridley Scott.

### COSAS QUE NO SABÍA

### Cruzar el pasillo entre la Luna y la Tierra en 24 horas

a misión europea Juice se enfrenta a un reto sin precedentes: pasar por el 'pasillo' existente entre la Luna y la Tierra en apenas 24 horas y captar energía de sus campos de gravedad para dirigirse hacia Venus, en un complejo sistema de maniobras de frenado y aceleración nunca antes realizado en el espacio. Las maniobras, diseñadas y trabajadas por centros de investigación de todo el mundo durante la friolera de 20 años, tendrán lugar entre el 19 y el 20 de agosto, y el grupo de científicos de la Agencia Espacial Europea

encargados de dirigirlas ha anunciado hoy en rueda de prensa que la trayectoria de Juice está ya "ajustada y preparada" para la hazaña. La sonda sobrevolará la Luna el 19 de agosto, a las 23:16 hora peninsular española, y 25 horas después, a las 23:57 hora peninsular del 20 de agosto, la Tierra. La misión Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter: Juice (del inglés Icy Moons Explorer) se lanzó el 14 de abril de 2023 con una duración de ocho años y el ambicioso objetivo de explorar el entorno de Júpiter y sus 3 grandes lunas oceánicas.



Se envejece de manera drástica en dos etapas



Lay personas que dicen haber nota-I do un bajón repentino con cierta edad, una sensación de que todo el cuerpo se deteriora a la vez. Ahora, un nuevo estudio encuentra una posible explicación: muchas de nuestras moléculas y microorganismos aumentan o disminuyen drásticamente alrededor de los 40 y

los 60 años. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores evaluaron miles de moléculas diferentes en personas de 25 a 75 años, así como sus microbiomas -bacterias, virus y hongos que viven en el interior del organismo y en la piel-, y descubrieron que su abundancia no cambia de forma gradual y cronológica.

### 1.268 m de corteza terrestre, claves del origen de la vida

a Expedición 399 del buque científico Joides, en la Liprimavera de 2023, produjo un hito oceanográfico sin precedentes: la recuperación de 1.268 metros casi continuos de roca del manto terrestre gracias a cuyo análisis se han comprendido mejor los procesos geológicos que dieron lugar al origen de la vida. La revista Science recoge las conclusiones de una investigación que estudia los minerales y la composición química de los más de mil metros de roca recolectada en la Expedición 399, en la que participaron 30 científicos internacionales.



(0)

### **EDITORIAL**

a justicia debe ser realmente independiente para que cumpla con su razón fundamental de existir: dar a cada quien lo que le corresponde.

En un país tomado por la corrupción y la delincuencia, el sistema judicial tiene un rol crucial pues de sus determinaciones dependerá que quienes delinquen sean sancionados de acuerdo a la gravedad de sus acciones; o que se libren de devolver lo robado, de resarcir o revertir el daño causado, o de retribuir a la sociedad el malestar generado, exhibiendo con descaro su impunidad. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia están llamados a tomar las decisiones que permitan que los culpables sean sentenciados pro-

La probidad de quienes integren la Corte Nacional de Justicia es un requisito imprescindible para iniciar el proceso de depuración del aparato judicial. Son inadmisibles las irregularidades y la opacidad en su selección.

Transparencia indispensable

porcionalmente a sus delitos o queden libres para disfrutar del producto de sus fechorías, generando rechazo y decepción en la sociedad. Ecuador ya ha llegado a un nivel crítico de descomposición social, por lo que la probidad de quienes integren la Corte Nacional de Justicia es un requisito imprescindible para iniciar el proceso de depuración del aparato judicial nacional. Son inadmisibles por ello las irregularidades y la opacidad que hasta hoy marcan al concurso para la selección de los jueces que la integrarán.

Los ecuatorianos exigen transparencia en el proceso, que cesen los juegos de conveniencias y que los jueces que resulten elegidos no sean parte de ningún engranaje que busque favorecer intereses particulares.

**Fundador** 

Galo Martínez Merchán (+)

Director Galo Martínez Leisker

Presidente del Directorio Abelardo García Calderón

Presidente del Consejo Editorial Eduardo Carmigniani

**Editor General** Alfonso Albán Espín

Editora administrativa de la redacción

Editora de contenidos

Rosa Torres Gorostiza

web Giannella Espinoza Cobos

Gerencia comercial

María Eugenia Rendón rendonm@granasa.com.ec

Guayaquil

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2,5 y Las Monjas Tel.: 04 220 1100

Quito

Dirección: Juan León Mera N 21-145 y Robles Tel.: 02 395 6480

www.expreso.ec

//expresoec

> La lista completa de editores está publicada en nuestra página web.



¡ATENTI!



### EN VOZ ALTA

**GABRIELA PANCHANA BRIONES** 

### Ficción vs. percepción vs. realidad

como publicista, una de las campañas más icónicas fue la de la revista Rolling Stone, dirigida a sus posibles anunciantes para que cambiaran su percepción acerca de los lectores de la revista. La campaña comparaba la percepción versus la realidad, con el fin de cambiar los prejuicios que las marcas tenían sobre el tipo de lectores de la revista: 'hippies', con un estilo de vida anticonsumo, cuando; según la revista, eran más bien 'yuppies' (jóvenes profesionales urbanos) con gustos caros. Al mismo tiem-

uando empezaba mi carrera

po, en las clases de 'marketing' nos enseñaron una máxima: la percepción es igual a la realidad, de ahí que la gran batalla de las marcas es en la mente de los consumidores, y, en el caso de la comunicación política, en la mente

de la ciudadanía. Ahora bien, posicionar una marca con buena publicidad siempre exige que los atributos del producto sean compatibles con los beneficios que se van a vender en la comunicación. Hacer buena publicidad de un mal producto solo asegura la quiebra de la empresa, porque mucha

gente se sentirá decepcionada ante las falsas expectativas. Esto también aplica a la política.

¿A qué viene este preámbulo? A que la estrategia de comunicación del Gobierno ni siquiera está trabajando en el campo de las percepciones. De plano está intentando convencernos de una ficción, como si nosotros, el 99,9 % de la población viviéramos en el mismo planeta donde parecen habitar el presidente y sus ministros.

Nuestra realidad es tan asfixiante que hace que nuestra percepción sea triste, pesimista, casi

Nuestra realidad es tan asfixiante que hace que nuestra percepción sea triste, pesimista, casi resignada a ver más asesinatos de comerciantes y pequeños emprendedores, en manos despiadadas de extor-

sionadores...

resignada a ver más asesinatos de comerciantes y pequeños emprendedores, en manos despiadadas de extorsionadores que quedarán en la impunidad, mientras (no me voy a cansar de repetirlo) el Gobierno en su pacto con la RC y el PSC dio el golpe institucional al CPCCS para reemplazar ilegalmente a una académica que había sido designada presidenta del Consejo de la Judicatura, por un exdefensor y excuñado de dos narcos del Cartel de Sinaloa. Esa es la realidad, y no hay pantalla ni pauta que la pueda ocultar.

colaboradores@granasa.com.ec

#### Las opiniones vertidas en los artículos de opinión y cartas de los lectores recogen el punto de vista de sus autores y no necesariamente la posición de este diario. Expreso se responsable de las opiniones expresadas en su nota editorial.

# cartas de

### **ENVÍE SU OPINIÓN A:**



cartas@granasa.com.ec



Guayaquil: Av.C.J. Arosemena Km. 2,5 y las Monjas. Quito: Juan León Mera N 21-145 y Robles.

El editor se reserva el derecho de recortar los textos que excedan los 900 caracteres. Incluya sus datos y número de cédula.

### La izquierda y sus vacaciones

Decupero aliviado una crítica Nhecha a la izquierda en 'Público' en agosto de 2020, cuando todavía no había ni guerras, por tomarse unas largas vacaciones estivales, lo que permitía a la derecha recuperar terreno e incluso avanzar más. Hoy, en 2024, se ha solucionado el problema: hasta en los pocos medios que le quedan, como 'Kaosenlared', encontramos larguísimas defensas buscando mil razones (una auténtica hubiera bastado) para justificar el golpe de Estado 'democrático' de Maduro; sí, el mismo que ya había hecho emigrar a más de siete (7) millones de venezolanos. Muerta ya, o incluso reconvertida la izquierda, se acabó la rabia contra la derecha, incluso disfrazada de 'progre'.

Mariano Oliar Ortega

### El SRI. ¿Enemigo de los adultos mayores?

Este enemigo azota la vida de las per-Lsonas de la tercera edad y discapacitados, pone trabas a la devolución del IVA por las compras efectuadas por los jubilados. Es una prueba de paciencia y resistencia por la que tienen que pasar para recuperar esos valores y equilibrar su escaso presupuesto, que en los últimos años de vida no alcanza para cubrir sus necesidades elementales ni de salud.

Ahora tienen que aprenderse los más de 400 nombres de los establecimientos, con sus respectivas direcciones, que sí aplican para la devolución del mencionado impuesto. Pero hay que seguir los siguientes pasos para la devolución inmediata:

1- Descargar, la solicitud del código página desde la (www.sri.gob.ec).

2- Seleccionar, la información sobre impuestos.

3- Buscar devolución de impuestos. 4- Elegir el formato y descargar la solicitud.

5- Imprimir solicitud y sacar copias; tienen que buscar el sitio adecuado.

6-Llevar la copia y copia de cédula de identidad a la agencia del SRI, pero... ¿dónde será...?

7- Recibir mensaje en la plataforma del SRI. ¿Cómo y donde lo obtienen?

8- Leer el mensaje para: a- Ingresar a la plataforma del SRI usando sus claves... ¿cuáles? b- En el mensaje sale un código con cuatro dígitos o más, que es el código del usuario.

9- Este código, es el que se entrega en los establecimientos autorizados.

¿Qué les parece amigos lectores, tanta parafernalia?

¿No creen ustedes que solamente un enemigo es capaz de poner a los ancianos en situaciones críticas?

Ya que son personas que, por su edad, adolecen de problemas en su salud, que tienen una econo-

> mía familiar irregular por culpa del otro enemigo agazapado: el IESS, que pretende dejarlos en la orfandad?

Pero a pesar de todo tienen el derecho de hacer con su dinero bien ganado las compras que necesitan y también de recibir las devolucio-

nes que por ley les pertenecen. Creo que lo mejor es presentar la cédula de identidad, documento único y veraz para todo trámite y terminado.

¡SRI: no odies a tu hermano! ¡Respeta, para que seas respetado!

Myrna Jurado de Cobo

PITEYPASE

MARTÍN PALLARES

### Pabel y la infame compra de 22 carros



a compra de 22 vehículos para uso exclusivo de los concejales de Quito resume gran parte de lo malo y cochino que tiene la clase política nacional.

Políticos como el alcalde Pabel Muñoz están convencidos de que el funcionario público pertenece a una casta de privilegiados que merecen una calidad de vida superior a la del mandante común y corriente: un concejal ya superó la categoría de usar transporte público y si tiene que hacer trabajo político en lo que los bobos del nuevo lenguaje llaman territorio, deben hacerlo transportándose en un carro comprado con dinero público pero que sea para su uso exclusivo. En realidad el dinero pagado por un Municipio para carros de sus concejales debe ser uno de los más mal gastados que mente alguna pueda imaginar. Para comenzar, con cuatro o cin- vehículos fue, además, grosera-

co vehículos para el Concejo se puede solucionar lo del transporte a 'territorio', donde los concejales, en realidad, lo único que hacen es promoción política. Para cada visita que hagan, que seguramente no serán más de tres a la semana, perfectamente podrían coordinar, como se hace en las redacciones de los medios de comunicación, con pedidos hechos con anticipación a un administrador que gestiona el uso de los vehículos. Y para llegar a las sesiones del Concejo, bien podrían usar transporte público, taxi o hasta en el bus del Municipio. No hay que ignorar también que casi todos tienen carro propio o ingresos que les podrían facilitar comprar, en cuotas, aunque sea uno pequeñito.

La decisión de Pabel Muñoz de hacer la compra de los 22

Y para llegar a las sesiones del Concejo, estos funcionarios bien podrían usar transporte público, taxi o hasta en el bus del Municipio.

mente inconsulta: la gran mayoría de concejales no fue consultada y, como si fuera poco, la entrega se hizo casi en clandestinidad, como si se quisiera ocultar algo. El Concejo tampoco tuvo un debate para decidir si se justificaba el gasto de los \$ 670 mil que costó el chiste, que no solo pagan los quiteños sino todos los ecuatorianos.

Absoluta relajación fiscal, cero empatías con las necesidades de la ciudad, falta de planificación, abuso de autoridad y hasta gusto de nuevo rico se juntan en la decisión de Muñoz. Ese dinero, que no es poca cosa, pudo haber sido invertido mucho mejor si el alcalde tuviera idea de las necesidades de los quiteños o si no tuviera la visión de nuevo rico forjado en la administración pública.

colaboradores@granasa.com.ec



### **SUMANDO**

**FAUSTO ORTIZ** 

### Esquivo crecimiento

n días pasados se discutía sobre la definición de recesión y si nos encontrábamos en medio de una. La respuesta dependerá de la forma en que se analice.

Si es a partir de la cifra de crecimiento del PIB, necesita al menos dos trimestres seguidos en decrecimiento para calificarla como recesión y aquello no se ha registrado durante 2024.

Si se lo hace comparando el crecimiento actual con aquel de largo plazo, tanto el primer trimestre como el segundo se espera que no lo igualen, por lo que bajo la definición de ciclo económico la economía se ubica en etapa de recesión.

Otra forma de verlo es qué tan distante se encuentra el crecimiento de la economía con el de la población y hace algún tiempo la economía no supera el 1,5 % en que crece la población, lo cual no es un resultado deseado.

cierto es que la economia no atraviesa un buen momento.

En los últimos 10 años hemos tenido dos choques externos importantes, el terremoto de 2016 y la pandemia de 2020. Antes de cada episodio adverso, la economía no registraba un gran crecimiento. En 2015 la economía creció apenas 0,1 %. En 2018 el PIB creció 1 % y 0,2 % en 2019. Una reciente estimación presentada por el Banco de América incluso muestra una caída de 1,5 % en el PIB para este 2024 y luce bastante pesi-

mista al momento actual. El continuo ajuste y la ausen-

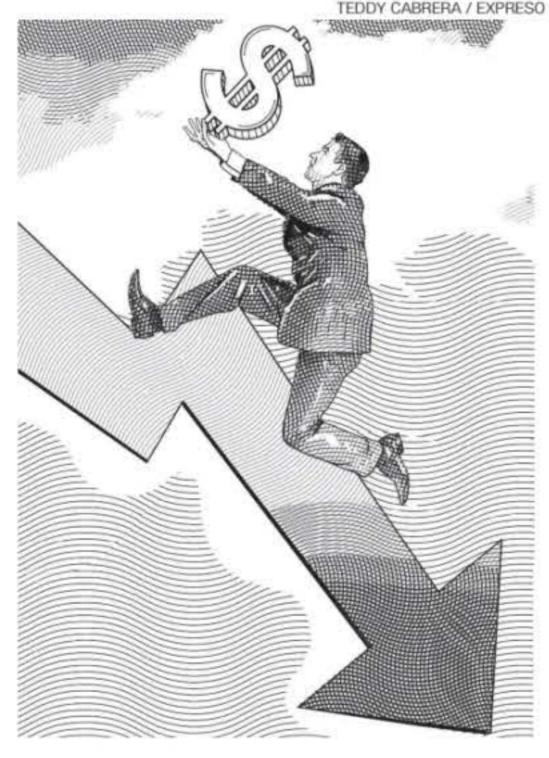

No es solo

sensación

de estan-

camiento, hay

señales muy

claras.

cia de financiamiento asegura Llámela recesión o no, lo que para años posteriores superar el crecimiento poblacional será cuesta arriba. Volver a ver crecimientos sobre el 4 % como los registrados en promedio del 2007 a 2014 es poco probable. El elevado endeudamiento y el prolongado déficit fiscal, que ficticiamente se mantiene controlado al no atender gastos prioritarios en Salud y Educación o la casi inexistente Inversión Pública, no contribuyen al crecimiento de la economía.

No es solo sensación de estancamiento, hay señales muy claras. En el segundo trimestre del año las ventas en dólares registran la peor caída anual de

los últimos tres años (-7 %) y colaboró a ello que las ventas de vehículos (expresadas en unidades) cayeron 27 % luego de una larga tendencia declinante para ambas variables.

Para indicar qué se puede esperar en el trimestre actual, cuyo resultado nos lo darán a conocer en diciembre, se puede hacer uso de la variable de importación de materias primas industriales, que dentro del ciclo económico se considera que muestra información anticipada de lo que ocurrirá en la economía, con hasta cuatro meses de anticipación. Debería ser claro entender que si cae la importación de materias primas industriales, el siguiente trimestre no podrá repuntar el crecimiento de la economía al no contar con suficientes insumos. Los últimos datos disponibles (abril y mayo) frente el mismo período del 2023 registran una caída de 17 %, lo cual podría indicar que la etapa recesiva del ciclo económico nos puede acompañar

un trimestre más. Las bruscas caídas, consecuencias del terremoto o pandemia y su posterior recuperación pareciera que terminan por alejar la percepción de la realidad y no permiten visualizar adecuadamente la dificultad de lograr un adecuado crecimiento económico en ausencia del motor fiscal, que al mismo tiempo quita combustible al privado, recargándolo de impuestos para atender la operación estatal. Hay que apretar, pero ya es hora de otras tuercas.

colaboradores@granasa.com.ec

### CIVITAS

JAIME **IZURIETA** VAREA



### Einstein y el centro histórico

e le atribuye a Einstein eso de que la definición de lo-Jeura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Esa definición aplica a la gestión de ciudades.

Hace pocos días, el Municipio de Quito anunciaba que el 70 % de la capacidad residencial del Centro Histórico se encuentra en desuso. Si contrastamos esas cifras con las enormes inversiones del municipio y gobierno nacional para atraer residentes al Centro, estaríamos ante uno de los más estrepitosos fracasos de gestión pública en el país.

En 1978 Quito consiguió, con gran esfuerzo, la declaratohumanidad. Varias acciones vinieron, encadenadas y habilitadas por esa declaratoria, que permitieron crear una estructura de financiamiento y de regulación con el fin de proteger y administrar el patrimonio.

Luego del terremoto de 1987, el Gobierno nacional creó el Fondo de Salvamento, que se financiaba con un porcentaje directo del impuesto a la renta recaudado en Quito. Esa figura permitió una enorme inyección de recursos y la puesta en valor de muchísimas

edificaciones. Luego vinieron varios esquemas complementarios, como la creación de la Empresa del Centro Histórico, con el fin de realizar inversiones en bienes raíces e infraestructura cultural.

La Constitución de 2008 trajo la necesidad de transformar la estructura administrativa. El problema del Centro Histórico se exacerbó desde entonces, a pesar de contar con innumerables planes y fuentes de financiamiento por parte del gobierno local y nacional, y el concurso de los expertos locales más preparados, además de multilaterales y cooperación internacional.

Las entidades competentes y ria de Patrimonio cultural de la los instrumentos de gestión han cambiado con el tiempo. La intención de gestionar el Centro Histórico desde arriba, y planificar cada uno de los aspectos de su desarrollo, en cambio, se ha mantenido a pesar de administraciones, tendencias políticas y planes distintos.

> Es en esos resultados desalentadores, alarmantes y tristes, reportados por el propio Municipio, donde se juntan la definición de locura y de gestión de ciudades.

> > colaboradores@granasa.com.ec

### **EL GAVIERO**

GAITÁN VILLAVICENCIO



### Durán, la violenta

on este título no quiero imitar a la obra del peruano Sebas-Jtián Salazar Bondy intitulada Lima, la horrible, presentada como símbolo de las profundas desigualdades sociales y del estancamiento cultural de Perú. Yo intento rescatar la memoria colectiva de lo que representa Durán para nosotros los guayaquileños. Durán es la orilla de enfrente -oriental- del caudaloso estuario del Guayas, la estación del viejo y añorado ferrocarril, una alegre travesía fluvial, los viajes de niñez a Huigra y Alausí, o las idas gastronómicas de juventud y adultez para comer caldo de salchicha y fritadas con s bielas frías en su malecón, contemplando Guayaquil. Por ello nos duele su situación actual, caotizada urbanísticamente, sin agua potable ni alcantarillado sanitario, sometida a una persistente pero creciente violencia criminal provocada por el narcotráfico y las bandas delincuenciales (285 asesinatos este año); obra del populismo, la demagogia y la corrupción público-privada y la desinstitucionalización del Estado.

Durán se parroquializó en 1902 gracias al ferrocarril transandino, se cantonizó el 10 de enero de 1986

por iniciativa de CFP durante el gobierno de Febres-Cordero y pasó de ser una atrayente urbe en pleno crecimiento demográfico y económico debido al puente de la Unidad Nacional, inaugurado en octubre de 1970, a una ciudad intermedia con una población de 295.211 habitantes, según el censo de 2022, que la convirtió en la quinta más poblada del país. Hace parte del área metropolitana de Guayaquil-AMG (población de 3'618.450) o Gran Guayaquil, como la llamó el exalcalde Nebot, quien nunca aceptó la denominación de metropolitana por motivos políticos y económicos, pero tampoco legalizó la designación que le puso. Su hipertrofiado crecimiento de Durán y su problemática actual solo se entiende en la territorialidad del AMG y su incidencia hasta la frontera sur. Su desarrollo agrícola, comercial e industrial se debe indiscutiblemente a Guayaquil, la cual también emplea a un significativo porcentaje de su PEA, convirtiéndola en una ciudad dormitorio. Desde la misma, además se maneja el tinglado político-administrativo que destaca su valor geoestratégico. Continuaremos.

colaboradores@granasa.com.ec

### Los centros de alto rendimiento

omo algunas cosas creadas en el go-Ubierno del correísmo son una buena idea pero con pésima ejecución, hoy asambleístas correistas en desesperado afán por dar notoriedad al gobierno que implementó la idea, salen a perorar que los triunfos alcanzados en los Juegos Olímpicos de París son producto de los centros de alto rendimiento. Sostener esto es un despropósito propio de la mediocridad de un actor político que está en la Asamblea por el deseo de alguien que no tiene la menor idea de lo que significa ser asambleísta. No he escuchado, hasta ahora, que algún atleta mencione, ni por casualidad, el centro de alto rendimiento donde obtuvo las características que le permitieron lograr los triunfos alcanzados. Yo esperaba que una asambleísta, que supuestamente lo es por algún mérito, lo mencione con la especificidad que tal promoción merece, pero pedir que la mediocridad actúe con inteligencia es un deseo va-

no. Que no vengan a decir que estos centros fueron dejados en abandono por los sucesores, pues eso desmentiría la afirmación de que fueron el ger-

yen la mediocridad de la asambleísta que lo afirmó y la falta de aceptación de los méritos personales de los atletas. Un triunfo en campeonatos olímpicos radica, principalmente en el empeño individual; los centros de alto rendimiento serían solo una

men de los triunfos. Conflu-

herramienta que se puede aprovechar, jamás los gestores de los triunfos. Esto es dificil de entender para los mediocres, quienes si no tienen un mentor no llegan a nada. Basta recordar los triunfos de Rolando Vera, Jefferson Pérez, logrados cuando no había ningún centro de alto rendimiento, para desvirtuar la mediocre afirmación de la asambleista cuencana. Lo importante es dimensionar los valores apropiadamente; los que en verdad empujan a un campeón son los que vienen desde adentro: la vo-

luntad, la rebelión contra su situación social o el querer demostrarse a sí mismos sus alcances. No minimizo a los centros de alto rendimiento, valoro a la persona, algo que muchos dogmáticos y fanáticos quieren minimizar para hacer prevalecer las ideas de otros. Si tie-

nen pruebas de que los campeones olímpicos son producto de los centros de alto rendimiento, menciónenlos especificamente y me contaré entre quienes los alaban, pero salir a atribuir la obtención de esas medallas o diplomas olímpicos a unos centros que ni siquiera ellos conocen, y que los medallistas ni siquiera mencionan como agradecimiento, es un despropósito.

José M. Jalil Haas

### Líder voluntaria, María Eugenia Plaza de Plaza

Ciembras a cada paso de tu vida, el Orespeto, los ideales, la alegría; tu grandeza la entregas espontánea, haciendo brillar el alma cada día. Eres digna mujer, no hay quién te iguale, rebosante de amor y de desvelo; te despojas de ti siempre radiante, para brindar a los demás consuelo. ¡Quién pudiera como tú, líder innata..., dar tanto y todo de tu vida!, eres pues la esperanza que se siente y eres..., la realidad compartida. Efervescente mujer, tú siembras tanto, las ilusiones son parte de ti misma. ¡Tú siembras todo en el alma, tú cosechas todo en la vida.! Esto lo escribí el 16 de septiembre de 1992 con inmenso cariño para María Eugenia, y se lo entregué en sus manos con un inmenso abrazo cuando yo era voluntaria de Ashvol y ella era la presidenta., dignidad que la llevó como un estandarte, con paciencia,

sacrificio y amor por los demás, por años y años; luego fue presidenta vitalicia, pero seguía en su apostolado por las causas nobles. Fue la fundadora de Acorvol, institución de voluntariado en Guayaquil.

Ha partido al más allá, pero dejando un gran legado, tanto en su familia que continúa con su honrosa labor, como en el voluntariado hospitalario, que se nutrió de su innata sabiduría y don de gente, por su nobleza y gran corazón. El voluntariado hospitalario está de luto porque no contaremos con su presencia pero, ella ya está gozando de la Gloria de Dios y de seguro es un ángel del cielo, como lo fue aquí en la tierra.

¡María Eugenia querida, te llevamos en nuestro corazón, siempre y hasta siempre!

Myrna Jurado de Cobo

MARIELA ROSERO CH. ESPECIAL PARA EXPRESO

lgo incrédulo, Alejandro Checa, de 36 años, decidió participar por un capital en la convocatoria de FonQuito del 2023. El bionalista clínico y su esposa, la bioquímica Catherine Gallegos, de 33, buscaban fortalecer su negocio, Labocheck.

Siete años antes, en el 2017, la pareja empezó su emprendimiento, luego de trabajar en laboratorios, incluso en el de la Cruz Roja. Habían llegado a los 200.000 dólares de facturación anual y tras participar en otros concursos de fondos, sin suerte, postularon en el de ConQuito.

"El 20 de diciembre supimos que estábamos en el grupo de 23 ganadores, tras participar con 580 emprendedores", relata Checa, quien precisa que recibieron 37.200 dólares, en dos partes. Una fue entregada en enero; la otra, el mes anterior.

La Corporación de Promoción Económica ConQuito ofrece capital semilla, a través de las convocatorias para el FonQuito, de acuerdo con las bases aprobadas por la Senescyt.

Estas convocatorias son para emprendimientos en marcha o consolidados. Para ideas existe Emprende Lab, programa que busca guiar hasta que el proyecto se concrete. El objetivo es que una vez que reciban el apoyo de ConQuito y sus aliados, puedan emprender y participar en el FonQuito

### DETALLE

ConQuito nació en octubre del 2003. A más de impulso a emprendedores, ofrece capacitación, algunas certificaciones internacionales y cuenta con una bolsa de empleo.

Según Alejandro Checa, obviamente los participantes buscan ganar el fondo. Sin embargo, sostiene que otra parte del premio es acceder a mentores financieros y de marketing, que les guían. "Es como confesarse ante un psicólogo".

Por ejemplo, cuando les han contado que quieren incursionar en un nuevo mercado, les piden trabajar en un proyecto de marketing. "En otros casos nos frenan y nos motivan a visitar a nuevos clientes antes".

En estos días se desarrolla la fase final del FonQuito 2024. Más de 70 emprendedores presentarán su 'pitch' (discurso sobre una idea, producto o servicio a un inversor o cliente potencial) a un grupo de jurados, integrado por delegados de la academia, el sector privado y público.

El FonQuito proporciona asesoría técnica y mentorías. Por ejemplo, el jueves los emprendedores tuvieron un taller sobre cómo preparar un 'pitch'.

Es uno de los pasos que deben dar para acceder al capital semilla. En promedio les entregan 20.000 dólares. En sep-

EMPRENDER, con apoyo de ConQuito

Labocheck y Kupuna son dos de los proyectos que en 2023 ganaron fondos por 37.200 y 25.000 dólares. Además reciben mentorías y apoyo técnico



Labocheck. Esta empresa, con siete años en el mercado, fabrica equipos y dispositivos médicos para laboratorio clínico. Recibió un fondo, ganó contactos y conocimientos.

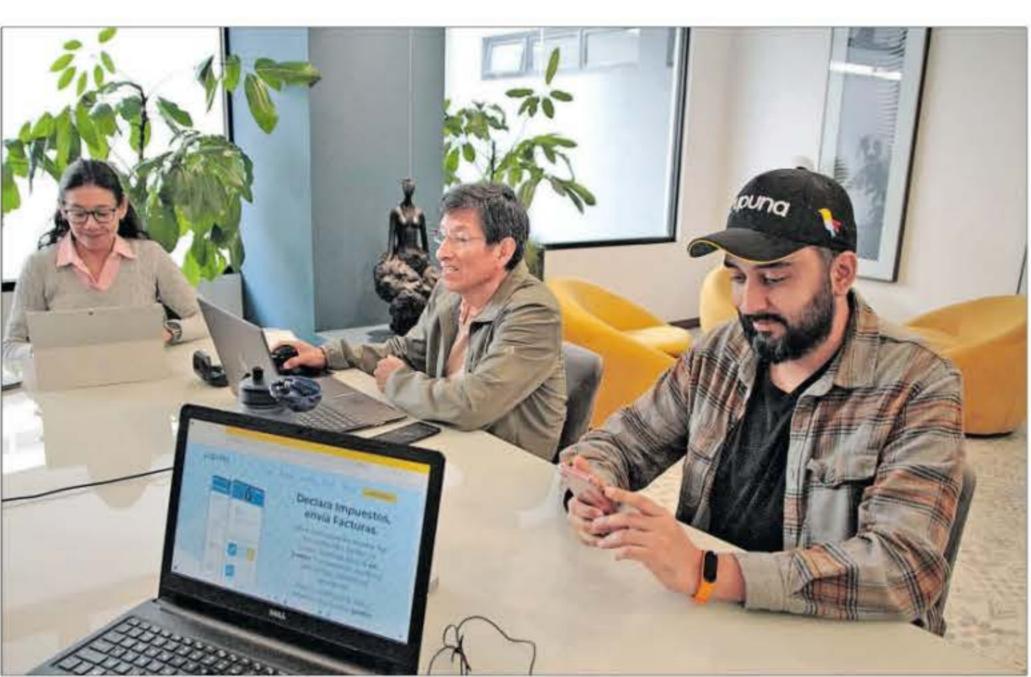

Kupuna. Carmiña, Marco, Édgar y Santiago son los socios. Automatizan las declaraciones de impuestos.

tiembre se conocerán los nombres de los ganadores.

Mientras tanto, los ganadores del FonQuito 2023 recibirán mentorías, de una hora a la semana, hasta el 13 de septiembre; empezaron en abril. Una vez al mes son presenciales.

Carmiña Baca, Édgar Sánchez, Marco Núñez y Santiago

Sánchez fundaron Kupuna a finales del 2022. Es una aplicación para facturación electrónica y declaración de impuestos automatizada. El usuario, desde el celular, sigue unos pasos. "Con robots descargamos documentos, hacemos los cálculos, clasificamos gastos por tipo y presentamos la declaración ante el

SRI", cuenta Carmiña. Aún Kupuna no tiene ganancias, pero emplea a tres desarrolladores, un técnico para soporte y dos personas más de modo indirecto. La meta es volverse el TurboTax de América Latina, en tres o cinco años, y emplear a más de cien personas.

"Programas como FonQuito

y otras aceleradoras de star-up locales hacen la diferencia entre la vida y la muerte de un emprendimiento", dice Sánchez. Kupuna ganó un fondo de 25.000 dólares.

MILLONES

de dólares para impulsar emprendimientos están disponibles para la convocatoria 2024 de Conquito.

Daniela Calero es mentora en ConQuito. "Hay proyectos que llevan uno o dos años en el mercado, han ganado fondos, pero

no logran monetizar". Por eso, ella recomienda validar el modelo de negocio antes de lanzar el emprendimiento. Ella suele hacer un diagnóstico. En algunos casos, apunta, hace falta fortalecer la propuesta de valor diferenciadora, identificar el segmento, mejorar los canales de comunicación con los clientes, revisar la lista de proveedores. Y según la madu-

rez de cada negocio, los guía, ajustando la estrategia de marketing o las finanzas, trazando una hoja de ruta, etc.

DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

"ConQuito evita que los emprendedores caigan en el valle de la muerte, que hace que a los dos años algunos negocios mueran", destaca Checa, de Labocheck.

En esa línea, Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, indica que al analizar el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, detectaron que hay dos componentes dificiles de conseguir: financiamiento y transferencia tecnológica.

"Es complicado que un banco le preste dinero a un emprendedor en la etapa de arranque, además las tasas de interés son altas. Por eso, el capital semilla ayuda a escalar a un negocio que tiene mucho potencial", explica Criollo. Además de que con asistencia técnica hay menos riesgo de fracaso. "Quienes hacen software o sombreros no saben cómo usar presupuestos extras o manejar los costos".

ConQuito es la incubadora de la ciudad, recalca Criollo, quien sugiere revisar su sitio web y visitarlos en Chimbacalle, para hallar oportunidades.

### Robo de campana del Monasterio del Carmen Bajo llegó a Fiscalía

La Policía está

investigando el caso y busca la pieza patrimonial

■ an pasado ocho días desde I que la campana del Monasterio del Carmen Bajo fue sustraída en la madrugada del 10 de agosto de 2024, coincidiendo con el feriado del Primer Grito de la Independencia, y aún no se ha logrado su recuperación.

La Fiscalía General del Estado ya ha recibido una denuncia formal por este lamentable robo que ha conmocionado a la comunidad. La campana, perteneciente al Monasterio del Carmen de la Santísima Trinidad, también conocido como Monasterio del Carmen Bajo, sigue en paradero descono-



Robo. Los sospechosos escalaron 10 metros para robar la campana.

cido, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para devolver esta pieza histórica a su lugar de origen.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura, la denuncia fue presentada después de que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural emitió una alerta virtual (N.º EC-INPC-PCES-05-2024-1942) sobre el robo.

El Comité Técnico de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, presidido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio e integrado por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Gobierno y otras entidades, ha tomado acción conforme a los protocolos establecidos.

Los delincuentes, tras escalar un muro ubicado en la calle Venezuela, hurtaron la histórica campana, que había permanecido en el monasterio por más de un siglo. Además, los asaltantes dañaron el sistema eléctrico del templo.

### AMT: Más controles de velocidad para transporte público y pesado

La entidad de control socializará las fechas y sitios del operativo

a Agencia Metropolitana Lde Tránsito (AMT) ha anunciado que redoblará los operativos de control de velocidad, especialmente dirigidos al transporte pesado y público, durante la tercera y cuarta semana de agosto.

Esta medida, que se enmarca dentro de un plan más amplio para mejorar la seguridad vial en la ciudad, tiene como objetivo reducir el número de accidentes y salvar vidas.

Según las estadísticas de la AMT, los operativos preventivos realizados hasta el mo-

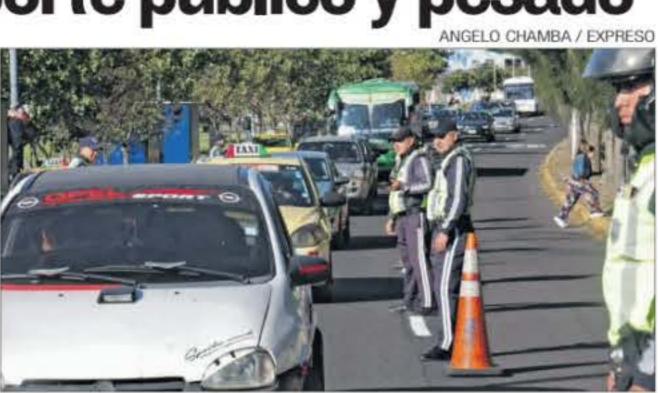

Acciones. Se han efectuado seis operativos preventivos de control.

mento han demostrado ser efectivos, ya que se ha registrado una disminución en el número de infracciones y accidentes viales. Han sido identificados los puntos considerados de alta siniestralidad en la

urbe, gracias a un análisis detallado de los accidentes ocurridos en el último tiempo, cuyas causas principales están relacionadas con el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de tránsito

Guayaquil@granasa.com.ec

CHRISTIAN VINUEZA / EXPRESO





1. Sueño. Sábanas regaladas suelen ser las cobijas. Un pedazo de cartón sirve como colchón para decenas de ciudadanos que usan el centro como un hotel improvisado. 2. Reuniones. Las personas se reúnen, conversan y hasta consumen bebidas alcohólicas por las madrugadas. 3. Preparación. Desde las 20:00 se los observa alistando los espacios públicos para convertirlos en sus guaridas.





MILKA FRANCO **GUAYAQUIL** 

currucadas con sábanas, fundas y hasta cartones, un grupo de personas en situación de calle (y otras que sí tienen hogar) han convertido los portales del centro de Guayaquil en dormitorios públicos.

Sobre las frías aceras porteñas, más de 30 personas se abrigan con lo que pueden durante la época seca, que va de junio a noviembre. Antes de acomodarse, se alimentan gracias a la generosidad de ciudadanos y fundaciones que les ofrecen comida cada noche.

Siete 'inquilinos' de las calles Chimborazo y Aguirre se preparan para 'construir' sus camas. Extienden cartones y colocan sobre ellos una colcha o sábana. Luego, se acuestan y se arropan con lo que tienen a la mano. Así, la noche convierte el suelo en su cama improvisada.

Durante un recorrido por el centro porteño, EXPRESO verificó que niños, jóvenes y adultos mayores recurren al duro pavimento como lugar para pasar la noche.

En la zona comercial, especialmente cerca del bulevar 9 de Octubre, una de las principales vías de la ciudad, más personas pernoctan en las calles. En la intersección de Chimborazo con Vélez y Luque, desde las 20:30 o 21:00, familias, incluyendo menores de edad con juguetes, se establecen en las aceras. En esta área hay entre 40 y 50 personas durmiendo. Colocan sus pertenencias a su lado mientras descansan.

Entre los objetos encontrados se incluyen carritos de juguete, probablemente pertenecientes a los niños que aún caminan por la esquina de Chimborazo y Vélez a las 23:30.

Sin embargo, no todos han conciliado el sueño. Algunos adultos deambulan por la vereda y se ponen a la defensiva al notar la presencia de este Diario. Al intentar conversar con un grupo de tres hombres, dos de ellos se acercan con insultos y

# Cae la noche y el centro es UN 'DORMITORIO'

Niños, jóvenes y adultos mayores se acomodan en las veredas, armando improvisadas camas con cartones y trapos. Reciben merienda y hasta desayuno



El centro de la ciudad se repleta de personas que vienen a dormir acá. La gente generosa les da comida, pero también es malo porque ahuyenta a las personas.

> **ALFREDO LINO** Ciudadano

gritos, exigiendo que no los miren. Durante más de cinco minutos, los hombres lanzan groserías y amenazas, haciendo referencia a incidentes pasados con la policía.

Un hombre que aparece de repente, identificándose como Carlos Panchito, intenta pacificar la situación y los manda a "seguir en lo suyo", para ser él quien dé la cara.

"Yo no soy de los que duermen aquí, pero doy vueltas toda la noche. Son personas que vienen de otras partes solo para dormir. La cosa es que aquí tienen garantizada la comida en la noche porque al centro viene montón de gente para regalar alimentos", explica.

Carlos Panchito confirma que, ciertas noches, quienes duermen en las calles reciben hasta cinco platos de comida di-

ferentes. Algunos se han acostumbrado tanto a esta situación que ni siquiera sienten la dureza del pavimento.

Carlos Panchito, de 29 años, aunque asegura tener un hogar, ha optado por vivir en la calle y busca una oportunidad laboral.

"Yo sé rapear y hacer de todo. Lo único que en mi caso puedo pedir es una oportunidad laboral. En muchas ocasiones, al vernos en este estado, no nos quieren ni cerca", dice con un tono de lástima.

Ignacio, de más de 65 años, también enfrenta las incomodidades de la vida en la calle. "Hasta hace unos meses yo trabajaba conduciendo un camión de frutas, pero ya no más. A mi edad ya no puedo laborar en cosas que demanden esfuerzo. Ahora estoy aquí y, al igual que algunos, también tengo familia a la que recurrir, pero no voy porque no quiero".

Ignacio, cuyo cabello ya está pintado de canas, toma la colcha con la que se estaba arropando y regresa a su espacio.

El fenómeno de las personas que duermen en la calle también se extiende a otras áreas. En Chile y Aguirre, afuera del pasaje comercial El Correo, se observan tres cuerpos recostados, mientras los guardias privados custodian el sector sin interrumpir su descanso.

Los guardianes de dos edificios en la calle Chile, quienes permanecen despiertos para proteger las residencias, aclaran LAS ZONAS MÁS CONCURRIDAS

### Campamentos' improvisados

Aproximadamente 50 personas duermen todos los días en las dos aceras de esta intersección. Durante el día, los peatones, comerciantes y clientes son los que la llena; sin embargo, en la noche extienden sábanas y colchas para descansar.

### No los desalojan

Aquí los que usan las veredas como habitaciones son menos. Entre tres y seis son los que recurren frecuentemente a este lugar. Según vecinos, a las 05:00, la Policía Metropolitana les pide que se levanten, pero en la madrugada no los sacan los guardias privados de edificios cercanos.

### Comparten bebidas alcohólicas

El grupo se mantiene entre cuatro y siete individuos. EXPRESO estuvo en el sitio y algunos parecían estar despiertos en un horario cercano a la medianoche. Otros estaban bebiendo.

Correo 🕗 Iglesia Catedral Parque Seminario-

que los habitantes del pasaje comercial saben que recibirán comida todos los días. "Incluso reciben desayuno en la iglesia, con un huevo cocido, un sánduche, café y un guineo, además de una buena merienda", detalla uno de los celadores.

Los vigilantes también deben protegerse de posibles robos o

ataques, utilizando dos palos como defensa. Entre las historias que conocen, relatan la de un joven de 16 años. "Él mismo decía que la mamá tiene un local a unas calles de aquí y es verdad, la señora ahí está, pero él no va porque supuestamente no le gusta que le digan qué hacer y su mamá lo mandaba a bañar,

que comiera o hiciera tareas del colegio", relata.

Otros habitantes de las calles también utilizan la noche para ducharse o lavar su ropa. Así lo evidenció el equipo de EXPRE-SO, que captó a un hombre lavando una camiseta en un espacio público en Victor Manuel Rendón y Riobamba.

### Capturados sujetos que secuestraron a la misma mujer en dos ocasiones

La primera vez que la raptaron los sujetos quedaron libres

a noche del viernes 16 de traba en su vivienda en Las Malvinas, sur de Guayaquil, cuando fue sorprendida por sujetos encapuchados. Los individuos se la llevaron a la fuerza en un vehículo reportado como robado.

Tras recibir la alerta, agentes policiales atendieron la emer-



Capturados. Dos de los cuatro detenidos son menores de edad.

gencia y fueron recibidos a tiros por los antisociales, pero ningún uniformado resultó herido.

"Dentro del vehículo se encontraban cuatro personas implicadas. También la víctima estaba en el interior", precisó el teniente coronel Freddy Raza, subjefe policial del distrito Esteros.

Los mismos implicados habrian raptado ya a la señora tiempo atrás, pero los involucrados quedaron libres, ya que la mujer no presentó denuncia, reveló el uniformado.

### La ciudadela Bellavista se quedó sin energía por un siniestro de tránsito

El conductor tumbó dos postes y líneas eléctricas y se fugó del sitio

os vecinos de la ciudadela L Bellavista amanecieron sin luz eléctrica la madrugada de ayer. La causa fue que un automóvil perdió pista y derribó dos postes de la avenida Velasco Ibarra, junto con sus líneas eléctricas. El accidente dejó una persona herida, mientras que el conductor se

dio a la fuga.

A través de Segura EP se coordinó la llegada al lugar del accidente de miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron los primeros auxilios a la persona herida, la trasladaron a una clínica y asistieron en diferentes labores.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) confirmó que el desabastecimiento del servicio en Bellavista fue producto de este siniestro, reportado a las seis de la mañana. El

procedimiento de CNEL fue una transferencia de carga para restablecer la luz en las manzanas afectadas. Los postes y líneas eléctricas tendrán que ser reemplazados.

Por otra parte, personal de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) confirmó a EXPRESO que el vehículo accidentado fue llevado al centro de revisión vehicular y que el caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía, para que realice las debidas investigaciones.

JOSUÉ ANDRADE ANDRADE

andradef@granasa.com.ec | GUAYAQUIL

Guayaquil. Para algunos, la fal-

ta de espacios culturales, la escasa difusión comunicacional y

la poca o nula ayuda de las au-

toridades son algunas de las ra-

zones por las que generalmente

el guayaquileño es considerado

como personas que no se sien-

ten atraídas por el arte. Al me-

ue hay falta de cultura en los ciuda-

danos es un tema

que frecuentemente se menciona en

# Guayaquil@granasa.com.ec

# LA CULTURA agoniza por falta de difusión

El 63 % de los guayaquileños aseguran estar satisfechos con la oferta cultural, pero el porcentaje de visitas a sitios culturales es mínimo. En los barrios, las actividades son nulas

nos no como en otras ciudades. De hecho, una encuesta realizada por el colectivo Guayaquil Cómo Vamos muestra que el guayaquileño concurre con poca frecuencia a centros culturales, teatros y que lee muy poco. Sin embargo, y contradictoriamente, las mismas estadísticas indican que la mayoría de ciudadanos están satisfechos con la oferta cultural que se brinda.

Según el estudio, al menos el 45 % de los guayaquileños está muy satisfecho con la oferta cultural de la ciudad, un 18% está satisfecho; un 27%, nada satisfecho, y un 10 % está poco satisfecho. Esto demuestra que al menos más de la mitad (63%) está conforme con lo que se ofrece.

### DATO

Con una muestra de 1.700 encuestados, se determinó que las personas de 45 años en adelante son las que menos centros culturales y teatros visitan en Guayaquil.

Pero la situación cambia drásticamente al consultar si han visitado últimamente sitios de recreación cultural. Por ejemplo, el 81 % no ha visitado centros culturales, siendo los adultos (46 años en adelante) los que menos lo hacen, con un promedio de 87% de negación. Respecto a asistir a obras teatrales, el 87 % no ha asistido, repitiendo la constante de que mientras más edad se tiene, menos asiste a esta clase de espacios culturales.

Sobre la cantidad de libros leídos, se reveló que el 37 % no ha leído ni un solo libro en los últimos 12 meses y que apenas el 39% ha leído de 1 a 2 libros. En este tema, se repite la constante de que mientras más edad se tiene, menos se lee.

Ante esto, EXPRESO conversó con varios ciudadanos de diversas edades y representantes de algunos sectores culturales para conocer las principales razones por las que cada vez se disfruta menos de la cultura en la ciudad. Y la mayoría coincidió en que la difusión que se hace es poca y que, además, son pocas las actividades al aire libre, abiertas al público o públicas que se hacen en los distintos puntos de Guayaquil para que todos puedan acceder al arte.

"Realmente el problema es que hay poca difusión. La gente no conoce lo que pasa ni en los museos ni en los teatros. Hace falta más promoción para que la gente concurra más a estos sitios. Si uno se entera es porque se mete a las páginas web oficiales o busca en las redes oficiales, pero no se dice



**CULTURA EN EL** 

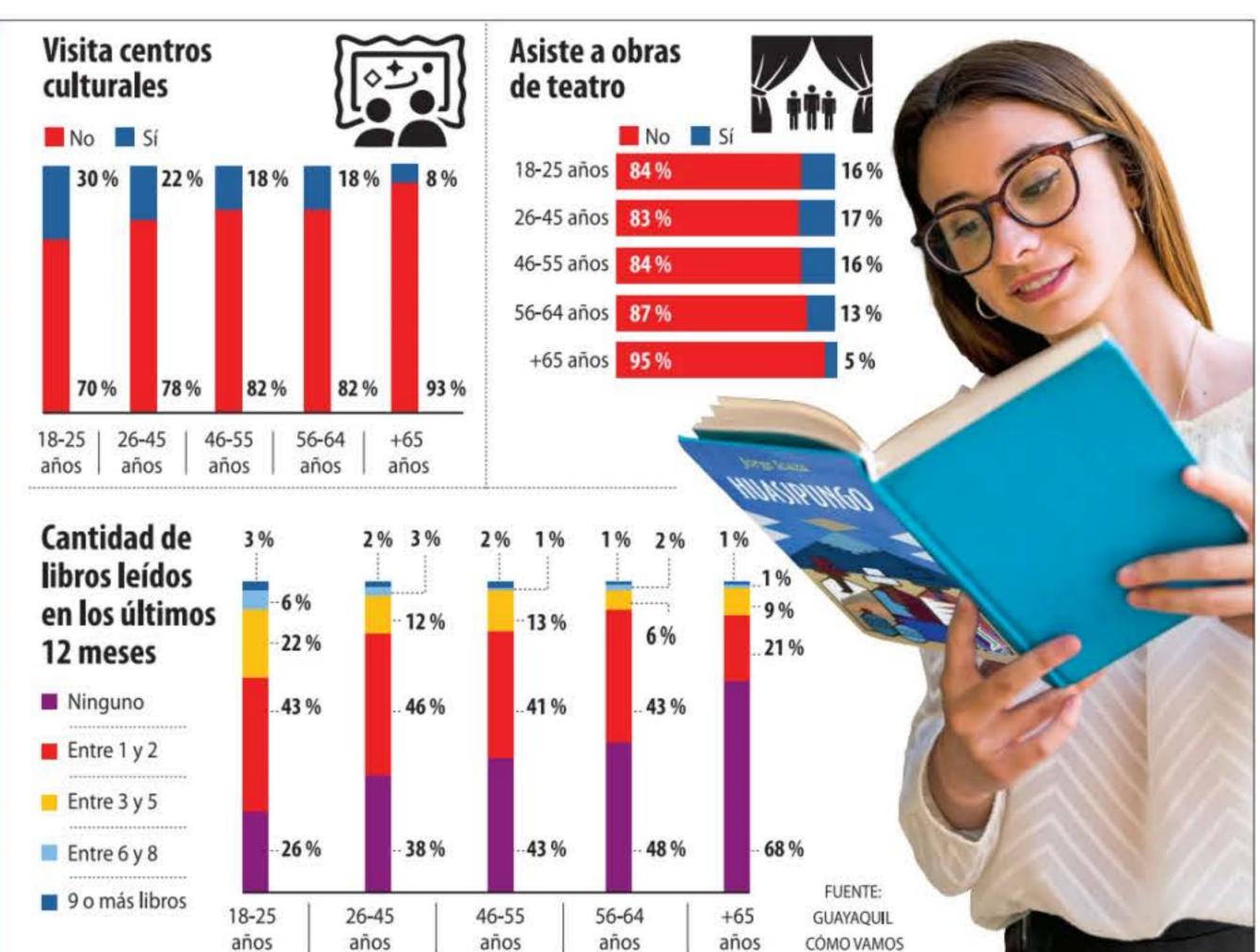

FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

Indiferencia. La cantidad de visitantes en los museos es cada vez menor.

así por así qué habrá", consideró Gabriel Negrete, estudiante universitario, que admite que en el último año no ha visitado centros culturales.

Para el actor y artista Héctor Garzón, a esta realidad (falta de difusión) se le suma otra problemática social. "Hasta 2019 había crecimiento de propuestas culturales, en el 2020 se cae todo por la pandemia y luego llegó la inseguridad", razonó Garzón, quien destacó que el guayaquileño busca más la diversión fácil antes que el museo, la sinfónica, el teatro o la música en vivo.

Garzón, quien también ofrece obras teatrales que fomentan la cultura, propone ideas para mejorar la poca afluencia de público en los teatros. "Para generar un acercamiento más fuerte se debe trabajar desde los espacios barriales. En los parques se pueden realizar actividades culturales. Una de las labores que se deben manejar es que en esos espacios se genere la cultura de la comunidad", dijo Garzón, quien añadió que las visitas a los teatros han disminuido al menos un 60 % en referencia a antes de la pandemia.

Para Balbina Payne, quien trabaja en coordinación con el museo Presley Norton, la disminución en esta clase de centros culturales es masiva. "Realmente casi nunca se llena. Van personas, pero de manera esporádica. Siempre hay actividades y el ingreso es gratuito,

pero muy poca gente lo sabe", comentó la ciudadana que también pertenece a la agrupación teatral Retablillo.

Payne soltó otra idea que puede fortalecer las visitas a los museos. "Debe existir una vinculación entre el Ministerio de Educación y Cultura. Las universidades deben también realizar visitas coordinadas para quienes estudian para ser docentes", sugirió la profesional, quien también pide más difusión sobre las actividades que se realizan; y que se trabaje en conjunto con la academia, desde las escuelas.

"Me encantaría que a mis hijos los lleven al teatro, al museo, que hagan arte en los espacios públicos, pero nada de eso hay. Con suerte, han ido una vez con su escuela en los últimos 5 años. Yo los llevo, pero siempre a los mismos sitios. Hay tantas cosas culturales que se pueden hacer, pero no las hacen. La calle Panamá podría ser un espacio para que haya arte cada semana. En el Malecón del Salado, ahora sin vida, debería haber lo mismo, de forma gratuita... En los barrios, con los líderes, se podrían hacer obras comunitarias, hasta con títeres, pero nada de eso hay. Siempre es lo mismo, lo que conocemos y es poco", analiza Amy Zumba, habitante del norte de Guayaquil.

Por otra parte, también existen centros culturales que du-

En museos al mes tenemos apenas 550 visitantes. Hay días que solo tenemos una persona. Se debe incentivar más a que los visiten. Hace falta más difusión y apoyo.

**MARTHA TORRES** Directora del Museo Presley Norton



La realidad es que la gente no conoce lo que hacen los centros culturales. Saben que existen, pero no se conoce nada. Se necesita más promoción de todo tipo. GABRIEL NEGRETE Ciudadano

rante mucho tiempo han estado en abandono. Tal como lo contó EXPRESO en un reportaje anterior, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo

(MAAC), uno de los sitios culturales más representativos de la ciudad, estuvo en crisis durante mucho tiempo, lo que provocó que las visitas a este sitio desaparezcan.

Karyna Nogales, quien recientemente fue oficializada como directora de Patrimonio Cultural del Municipio de Guayaquil, dijo a EXPRESO que en su gestión se enfocará en productos y servicios culturales a través de las diferentes instituciones para mejorar la visibilidad del arte y la cultura en la ciudad.

Por su parte, Gino Molestina, empresario guayaquileño de 53 años, considera que el poco interés por parte de los de su edad por las actividades culturales se debe a "un error en la comunicación", lo que termina afectando la cantidad de personas.

"La mayoría de los de mi edad no somos muy activos en las redes sociales y ahora todo se comunica por ahí. La promoción de esta clase de obras o actividades debe fortalecerse en los medios tradicionales, y a través de volantes que se entreguen, como antes, en los espacios públicos que frecuenta el ciudadano. ¿Cómo se entera alguien de 50 para arriba de lo que habrá? No todos están al tanto de las redes sociales. La falta de difusión es, en gran parte, la que hace que la cultura agonice en Guayaquil", razonó el padre de familia.

### Parque lineal de la Kennedy fue atendido

El reclamo por la falta de mantenimiento en el parque lineal de Kennedy Norte fue resuelto, finalmente. Personal municipal se encargó de la poda de árboles, arreglos de vegetación baja, control de maleza y otros trabajos complementarios.

### La viruela del mono cita al COE Cantonal

El organismo anuncia monitoreo y medidas preventivas"

as alarmas están encendi-Ldas. El mundo está expectante ante la alerta internacional de la nueva variante de mpox (también conocida como viruela del mono), y Guayaquil se suma a ello. El viernes anterior fue convocado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, por la dirección municipal de Gestión de Riesgos de Segura EP.

El COE está liderado por la dirección municipal de Salud y, de acuerdo con un comunicado, el objetivo de la reunión fue "coordinar acciones preventivas y de monitoreo".

En dicha cita participaron representantes de Segura EP, Dirección General de Salud e Higiene del Municipio, Ministerio de Salud Pública, Bienestar Animal, así como de la Cruz Roja y elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Los asistentes indicaron que analizaron estrategias para seguir de cerca el desarrollo de la situación, con el propósito de asegurar una respuesta efectiva si fuera necesario.

"Se mantendrá a la comunidad informada sobre cualquier novedad y se refuerza el llamado a la población a seguir las recomendaciones de cuentas oficiales", sugirió el organismo.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el virus puede causar síntomas iniciales como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y ganglios inflamados, que pueden evolucionar a erupciones en la piel.

En un reciente artículo de EXPRESO, médicos afirmaron que siguen escaseando insumos en hospitales, por lo que piden al Gobierno que intensifique los cercos epidemiológicos.



Reunión. Autoridades y funcionarios sesionaron recientemente.

# Orense silenció a la HINCHADA TORERA



Figura. El delantero de Orense, Miguel Parrales (d) destacó con dos anotaciones en la victoria ante Barcelona en la fecha 3 de la segunda etapa de LigaPro, jugado en el estadio 9 de Mayo de Machala.

GINNO ZAMBRANO REDACCIÓN gzambrano@granasa.com.ec

os errores del arquero Javier Burrai y la pasividad de los defensores para recuperar el balón condenaron a Barcelona en la derrota por 3-2 ante Orense, en la fecha 3 de la segunda etapa de la LigaPro.

El torero manejó el balón los primeros minutos del partido y arrimaron a los bananeros a su arco. Fue así, que fabricó un penal. Adonis Preciado desbordó por la banda derecha y Oscar Quiñónez se lo bajó al intentar quitarle el balón.

### **EL DETALLE**

Equipo. Mientras Barcelona pensaba en Orense, transcendió la noticia que Damián Díaz jugará en Banfield de Argentina.

Octavio Rivero tomó la responsabilidad de patear la pena máxima. Tenía la oportunidad de adelantar en el marcador al Ídolo, pero remató y el balón se fue lejos de la portería defendida por Rolando Silva.

Al minuto 17 se bajó al delan-

Barcelona cayó de visitante en el duelo por continuar en lo alto de la tabla de LigaPro. El local fue superior con un Parrales encendido



### Preciado, uno menos para Barcelona

FLORIAN WIEGAND / EFE

Agresión. El jugador del equipo torero Adonis Preciado recibió la tarjeta roja directa de parte del árbitro Juan Carlos Andrade, luego de golpear y pisar a un jugador de Orense (Agustín Herrera).

tero Nicolás Servetto, en el intento por despejar un pase filtrado de Miguel Parrales, y cometió penal. Él fue el 'verdugo' de Burrai, derrotó al arquero amarillo.

Al minuto 36, Janner Corozo 'bailó' a Bryan Quiñónez y Gabriel Achilier por la banda derecha y sacó un centro, que fue conectado de cabeza por Rivero. Tras el empate, los amarillos volvieron a arrimar a la visita, pero vino otro error de Burrai.

En un centro frontal, tras un tiro libre cobrado cerca desde la mitad del campo de juego, el arquero del Ídolo buscó salir a despejar el balón y quedó descolocado, porque este lo pivoteó Enzo Acosta para Achilier, quien remató de cabeza.

Burrai alcanzó a desviar el esférico, aunque, cerca de la jugada se encontraba Parrales, que en solitario anotó su doblete al 45+3'.

Adonis Preciado encaminaba la remontada de los amarillos, luego de empujar un balón que quedó suelto en el área de Orense. Al 66' los amarillos volvieron a empatar el cotejo, pero un golazo de Agustín Herrera 'mató' a la visita.

El argentino conectó de volea

#### BARCELONA ORENSE 36' Rivero 66' Preciado 18' y 45'+2 Parrales, 77' Herrera Burrai Quiñónez (S. Quiñonez) Castillo Achillier Ramírez O. Quiñônez Sosa Chalá (Ramírez) Trindade Kbiszyn Gaibor (Oyola) Vásquez Acosta (Herrera) Corozo Preciado | Burbano Bello Servetto Parrales (Eggel) Rivero

un centro de Steeven Quiñónez y sentenció el cotejo. 3-2 fue el marcador final y a Barcelona le tocó regresar de Machala con las manos vacías. En la clasificación

Ciudad / estadio

Machala / 9 de Mayo

D. TÉCNICO

Santiago Escobar

D. TÉCNICO

Ariel Holan

se quedó con seis unidades. En cambio, el triunfo permitió a los machaleños adueñarse de la punta de la tabla de posiciones, con 9 puntos.



DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

Autor. Álex Arce anotó el gol de la victoria para Liga de Quito.

#### **ALBOS VENCIERON 0-1**

### Liga se quedó con el clásico frente a Aucas

REDACCIÓN Ton la única anotación del delantero paraguayo Álex Arce, Liga de Quito impuso su juego y el resultado frente a Aucas en su escenario deportivo, en el denominado clásico capitalino.

En un encuentro dinámico y con varias aproximaciones en cada uno de los arcos, los albos demostraron ser los más acertados. De los 4 remates a la portería de Federico Lanzillota solo uno ingresó para consolidar la victoria desde el minuto 52.

Con esto, Liga se mantiene como uno de los líderes de la tabla con 9 puntos. Es decir, está invicto y ha cosechado victorias en tres fechas continuas.

Mientras tanto, el conjunto oriental no puede ganar ni sumar. Es uno de los últimos en la clasificación después de esta jornada. Su gol diferencia es de -7 y lo ubica entre los clubes con más anotaciones en contra en tan solo tres fechas. CMM

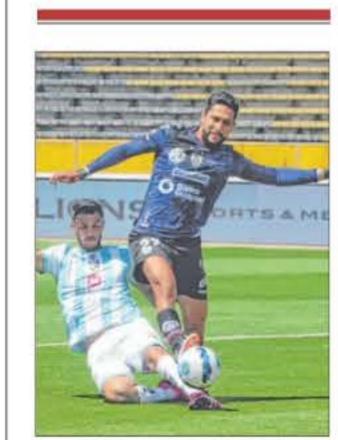

Superioridad. IDV impuso su fútbol en el estadio Atahualpa.

### **RAYADOS GANARON 1-3**

### Independiente se recuperó ante Cumbayá

REDACCIÓN En un encuentro lleno de emociones fue el que se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa, Independiente del Valle demostró su superioridad al derrotar por 1-3 a Cumbayá, en el marco de la tercera jornada de la segunda etapa de la LigaPro.

Los goles del partido fueron obra de Renato Ibarra (45'+1), Yaimar Medina (72') y Kendry Páez al cierre del encuentro (90'+1) para el equipo del Valle, mientras que Jorge Almagro (29') consiguió la única para Cumbayá.

Con esta victoria, Independiente suma sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones de la fase 2 y se recupera de las dos primeras derrotas que tuvo en el arranque. Cayó ante Delfin y Barcelona de manera seguida.

Por su parte, Cumbayá deberá trabajar para mejorar su rendimiento, escalar posiciones e intentar alejarse de la zona del descenso en la clasificación general, la que determina los premios, cupos a torneos internacionales y cuáles son los equipos que jugarán en la serie B la próxima temporada. CMM

Celebración. Hrádecký levantó el trofeo del Bayer ante la mirada de Hincapié (d).

# Piero, protagonista en el título de la Supercopa de Alemania

REDACCIÓN El defensor ecuatoriano Piero Hincapié celebró su primer título de la actual temporada 2024-25, luego de que Bayer Leverkusen venció en los penales a Stuttgart y se coronó campeón de la Supercopa de Alemania.

En el tiempo regular, Víctor Boniface y Patrik Schick anotaron los goles de Bayer Leverkusen; mientras tanto, Enzo Millot y Deniz Undav marcaron los tantos de los rojos y el partido terminó 2-2.

Por lo tanto, el primer títu-

lo de la liga de Alemania en esta temporada se tuvo que definir desde la tanda de penales, en la que ganó Bayer Leverkusen por un marcador de 4-3.

El zaguero central de la Tricolor fue titular y tuvo una

### **EL DATO**

Bundesliga. En la fecha 1 de la liga alemana, Bayer visitará a Mönchengladbach, el viernes 23 de agosto, a las 13:30.

destacada participación jugando como defensor central. Incluso, se encargó de ordenar a sus compañeros Edmond Tapsoba y Robert Andrich, quienes lo acompañaron en la zona defensiva.

Con esto, Hincapié sumó su tercer título con la camiseta de Bayer Leverkusen. La pasada campaña, pese a que se le escapó la Europa League, consiguió la Bundesliga y la Copa de Alemania. Y en todos los torneos tuvo permanente actuación.

# Muchos jóvenes, pero sin el respaldo

CHRISTIAN MACÍAS GUAYAQUIL
maciasch@granasa.com.ec

melec afrontará un nuevo desafío en el estadio George Capwell, cuando reciba a El Nacional por la fecha 3 de la segunda etapa de la LigaPro. Con un sinnúmero de problemas que van desde lo futbolístico hasta la gestión de quienes lo administran, el técnico Leonel Álvarez planteará un equipo para intentar conseguir los primeros tres puntos en la tabla.

La crisis es evidente y lo reconoce el exportero del conjunto eléctrico Javier Klimowicz, quien declaró para EXPRESO que el club azul "está mal en varios aspectos", argumentando que "si fuera solo en lo deportivo sería más fácil resolver lo administrativo o dirigencial".

### **EL DETALLE**

Inconformidad. La dirigencia de Emelec apelará la resta de tres puntos por no presentar el pago al jugador Christian Cruz.

"Es un cúmulo de cosas que no están saliendo, y en un equipo como Emelec, lamentablemente, esto no puede pasar... La dirigencia arrancó mal, pero no es porque así lo haya querido. Nadie quiere hacer las cosas mal, ni ser criticado, pero la inexperiencia hizo que se cometan algunos errores. Se fueron arreglando algunos, pero siempre salen otros", manifestó el exfutbolista, argumentando que el presidente José Pileggi "debe rodearse de gente seria y profesional".

Al ser preguntado por cómo afecta este ambiente a los futbolistas, Javier contestó: "Los jugadores no están en una burbuja, no es solo de entrar a la cancha y olvidarse de esas cosas, sino también es el entrenamiento previo. Cuando uno entrena, absorbe todos esos problemas. Ahí es cuando a lo mejor no se lo está haciendo de una forma ideal".

El hecho de no poder inscribir nuevos refuerzos por las deudas en FIFA ha obligado al entrenador colombiano a tomar en cuenta a canteranos como método de 'parche'. Sin embargo, Klimowicz advirtió que ellos "necesitan arroparse de

En medio de la crisis, Emelec recibe a El Nacional en busca de su primera victoria. Exarquero asegura que sus canteranos no están "arropados" por los de experiencia

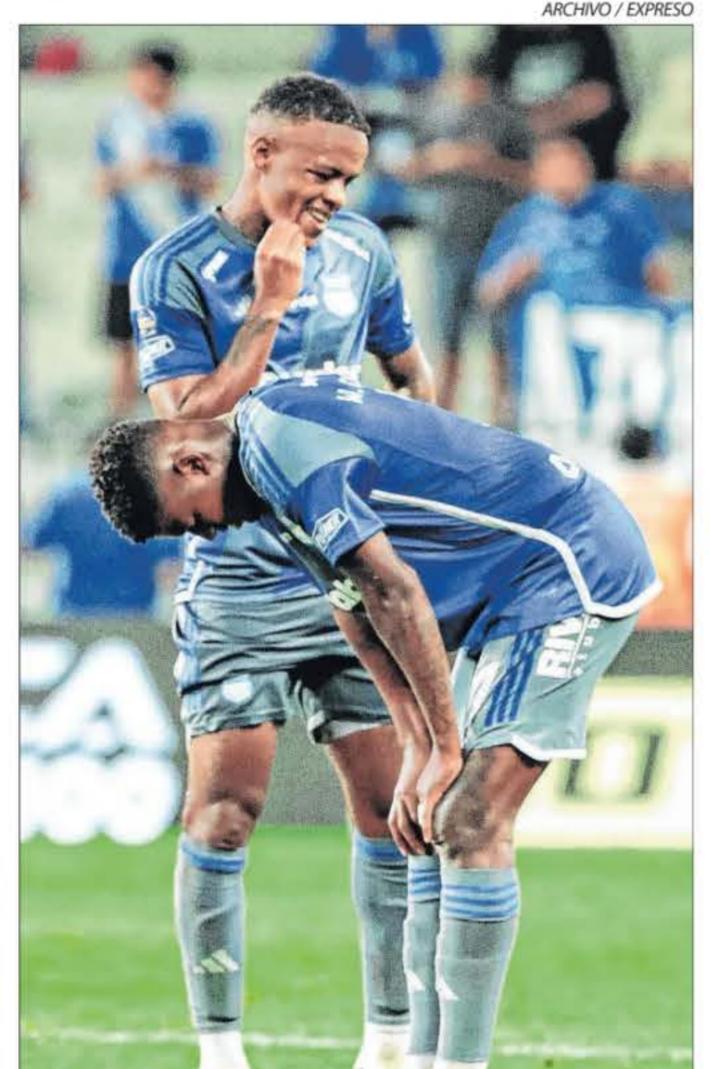

Lamento. Jugadores de Emelec luego de caer en el partido de local ante Cuenca.







los más grandes", quienes "no están en su mejor momento". Y añadió que darles ahora la oportunidad a los juveniles solo podría "servir para el año que viene, porque tendrán experiencia en muchos partidos".

"Generalmente, cuando suben los chicos de formativas necesitan llegar a una estructura sólida. No solo se puede respaldar en los juveniles, sino ser un complemento con los de experiencia. Hay cosas que no están bien y no ayudan al crecimiento de los chicos para agarrar esa confianza", opinó el exportero, quien en su momento también dirigió las divisiones menores del Bombillo.

Javier liberó al técnico Leonel Álvarez de responsabilidades por la situación futbolística, pero considera que "hay que darle mucho tiempo de trabajo" debido a que "no es fácil", por la inclusión necesaria de algunos futbolistas canteranos. Asimismo afirmó que "sería una locura pensar que se vaya el entrenador".

Emelec y sus objetivos se ven distanciados de las primeras posiciones. No obstante, Klimowicz considera que "deben seguir entrenando y mejorar día a día", para así "intentar de a poco al menos llegar a una Copa Sudamericana", torneo internacional al que este año no alcanzó a clasificar.



Importancia. El ecuatoriano Caicedo es titular fijo en la volante de Chelsea.

INGLATERRA. EL ECUATORIANO JUEGA LA FECHA 1

### Niño Moi inicia el camino en Premier

GUAYAQUIL Ya dio el aviso. Moisés Caicedo empieza a disputar hoy su segunda temporada de la Premier League, con el uniforme del Chelsea, en la que se verá la mejor versión futbolística del volante ecuatoriano; así lo prometió el mismo jugador.

A través de un video que difundió en sus redes sociales (@moises caicedo55), en el que incluyó sus mejores jugadas de la campaña pasada con los Blues, Niño Moi dejó este mensaje que ilusiona a los fanáticos del equipo londinense.

"Estoy aquí para ser un gran jugador, para ayudar al equipo, y quiero convertirme en una leyenda en este increíble club. Estoy seguro de que van a ver al mejor Moisés Caicedo que han visto hasta ahora", precisó en el mensaje de Moisés Caicedo a través de sus redes sociales con

más de 50.000 seguidores

### VAN CONTRA EL CAMPEÓN

En el inicio de la Premier League 2024-25, a Chelsea le tocará enfrentar a Manchester City, el actual campeón de la liga de Inglaterra, que se diputará hoy, desde las 10:30 (hora de Ecuador), en el estadio Stanford Bridge.

Para el enfrentamiento, el técnico de los Blues, el español Enzo Maresca, usará la formación 4-3-3. Por lo tanto, en la zona de volantes, Niño Moi estará acompañado por el argentino Enzo Fernández y el belga Romeo Lavia.

Por su parte, el estratega de Manchester City, Pep Guardiola, no podrá contar con su capitán, el español Rodrigo, debido a que fue de los últimos en incorporarse a la pretemporada, después de ganar la Eurocopa 2024 con la selección de España.

FECHA 3. IMBABURA Y MUSHUC RUNA JUEGAN HOY

### El Ponchito va motivado a Ibarra

REDACCIÓN Hoy continúa el desarrollo de la fecha 3 en la segunda etapa de LigaPro con el partido entre Imbabura y Mushuc Runa, en el estadio Olímpico de Ibarra, a partir de las 13:00.

Los locales de este enfrentamiento, tras empezar la fase con una derrota (ante Barcelona) y un empate (frente a Delfin) buscará aumentar puntos al único que tiene.

El cuadro del Ponchito y sus jugadores llegan con las emo-

ciones en lo alto luego de vencer de manera contundente (3-0) a Emelec en la jornada anterior en La Cocha, consiguiendo hasta ahora 4 unidades. En la primera fecha empató (2-2) de visitante frente a Libertad en Loja.

Los dos clubes miran la tabla general para alcanzar las metas al final del año. En el caso de Imbabura se ubica en el puesto 14 y peligra por el descenso. Mushuc Runa es séptimo y se mantiene en ubicaciones de Copa Sudamericana. CMM

Goleador. José

máximo artillero de

Fajardo es el

la Universidad

Católica

ESPAÑA. BARCELONA GANA EN EL INICIO DEL TORNEO

### Lewandowski hace del Valencia su víctima favorita

AGENCIAS Robert Lewandowski hizo ayer del Valencia su víctima favorita con un doblete que le valió al Barcelona de España para remontar en el primer partido oficial de la era del técnico Hansi Flick, y con el que el delantero polaco eleva a seis sus goles al equipo blanquinegro, que se convierte en el club al que más le ha marcado como jugador azulgrana.

Lewandowski aprovechó el tiempo añadido de la primera parte para igualar (m.45+5) el tanto que Hugo Duro marcó en el 44, y nada más reanudarse la segunda parte, convirtió el penalti de Mosquera a Raphinha en el 2-1 que el Barcelona mantuvo sin mostrar un gran juego ante un Valencia agotado físicamente e inofensivo, pero que se adelantó en el marcador y pudo ponerse 2-0.

Mestalla colgó el cartel de 'no hay billetes' para vivir la primera jornada entre el Valencia de Rubén Baraja y el Barcelona de



Flick. Dos equipos totalmente distintos con objetivos muy distantes. Del equipo continuista y bajo mínimos de los valencianos, al nuevo proyecto con el que los catalanes quieren pelear de nuevo por LaLiga.

Baraja, todavía con Mamardashvili bajo los palos pese al in-

terés de la Premier, contó con dos recientes oros olímpicos, Mosquera y Diego López, ambos titulares junto a Rafa Mir, el delantero que ansiaba, y un gran Yarek en el centro de la zaga; mientras que Flick se enfrentaba a su primer test sin poder inscribir a jugadores como Dani Olmo.

PAREJO. LOS DOS EQUIPOS ESTÁN CON LOS MISMOS PUNTOS

Morlacos reciben a la Chatoleí por la fecha 3 de LigaPro

REDACCIÓN Desde las 15:30 se jugará el segundo partido de LigaPro de esta tarde. Este será entre Deportivo Cuenca y Universidad Católica. Los dos clubes coinciden que en las dos fechas de la segunda etapa solo han ganado un compromiso y el otro fue derrota.

El equipo morlaco con el profesor Andrés Carevic intentará hacerse fuerte de local en el estadio Alejandro Serrano Aguilar para conseguir el triunfo, tras ser derrotado la semana pasada ante Orense (1-2) en este mismo escenario deportivo.

Los visitantes, con la conducción del técnico Jorge Célico buscará repetir la victoria en la tercera jornada, luego de caer frente a Libertad de Loja en el estadio Olímpico Atahualpa en la fe-

cha anterior. Los dos equipos marcan sus objetivos, no solo para llegar a posiciones estelares en la etapa, sino también asegurar la participación en torneos internacionales en 2025. Por ahora, Deportivo Cuenca está fuera de zona de Copa Sudamericana, ubicándose en el casillero 12 de la acumulada. Mientras tanto, Universidad Católica está en el quinto lugar, peleando por alcanzar los pues-

bertadores (los

4 primeros).

CMM



## MORFJÓN

Fecha nac.: 30/05/2000 (24 años, Ibarra). Deporte: Marcha, atletismo. Principales logros: Campeona del Mundial de Atletismo Sub-18 en Kenia 2017, medalla de oro en el Gran Premio Cantones de Marcha 2019, medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, diploma olímpico al ser sexta en los 20 kilómetros damas individuales y presea de plata en los relevos mixtos de París 2024.

# "No podemos seguir con falta de apoyo o de infraestructura"

JAIME JARAMILLO ESPECIAL PARA EXPRESO

Un poco más relajada y aún sin entender la magnitud de su medalla olímpica de plata en los relevos mixtos de París 2024, la marchista ecuatoriana Glenda Morejón le contó a EXPRESO cómo vive estos días de homenajes y felicitaciones en el país. Además de precisar si su vida ha cambiado luego de alcanzar la presea y el diploma olimpico en 20 kilómetros, sobre todo por las celebraciones y lo famosa que se ha vuelto ante tanto reconocimiento.

#### – ¿Cómo ha vivido estos días tras conseguir la medalla?

- Realmente todavía no sé si lo he asimilado, pero para mí la vida sigue normal. Desde el Ministerio (del Deporte) nos han dicho que nos van a dar una casa, que nos van a pagar por las medallas... todo eso es gracias al fruto del esfuerzo que hemos realizado.

El atletismo primero no me gustaba mucho, quería ser bastonera. Incluso llegué a retirarme, pero volví por algo.



Eso creo que empezó en 2019 cuando salí de mi casa en Ibarra para irme a Cuenca. No estaba lista para dejar a mis padres a esa edad (19); estar sola realmente fue muy dificil para mí. Luego vino la pandemia y eso agravó más la situación, porque no podíamos competir ni practicar, y para mí entrenar es como un escape... Parar tantos meses fue muy dificil, pero mis padres, entrenador y psicólogo me mucho ayudaron en esos momentos.

 – ¿Cuánta influencia tuvo su papá en su carrera deportiva? - Toda, porque él (Luis Morejón) siempre creyó que el deporte es una fuente de superación. Primero lo intentó él (quiso ser futbolista), luego con sus hermanos, con mis hermanos y afortunadamente resultó conmigo (sonrie). Yo al principio

quería solo jugar con mis amigos, pero me inscribieron en la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo en Ibarra y a los cinco años ya gané mi primera medalla. Sin embargo, a los 10 me retiré porque no me gustaba mucho y quería ser bastonera. Mi papá lo tomó bien, me dijo que me iba a apoyar prestándome el dinero, pero yo no sabía cómo le iba a pagar; entonces él me contestó que me ponga a vender sandías en el mercado con mi mamá (María del Carmen Quiñónez), y así lo hice. Ya luego me encontré con un excompañero de la escuela de atletismo, quien me motivó a volver. Debo confesar que al principio no me gustaba la marcha, tampoco a mi papá, quien quería que yo sea fondista. Hasta que mi primer entrenador, Giovan Delgado, nos convenció a los dos.

- Pero lo de su papá no se detuvo con usted, ahora inculca a sus nietos.

 Eso es verdad. Ahora mi sobrina (Sofia Morejón) está entrenando marcha y mi sobrino (Gabriel Morejón), fútbol. Como tía sí me gustaría en un futuro mirarlos brillar. - ¿Su papá aún

guarda los primeros zapatos parchados que usted usó?

-Sí, él me ha dicho que los tiene guardados, pero no sé dónde. Yo sincera-

mente creo que él con eso quiere demostrar el esfuerzo que realizaba a diario, porque los entrenamientos eran muy fuertes. Además eso ha servido también para recibir el apoyo de la empresa privada, como la Fundación Crisfe y el Banco Pichincha, además del Estado.

- ¿Qué tan importante fue el apoyo psicológico que recibió en todo este proceso?

- Muchisimo. Él (Franklin Ramón) es de Cuenca. Personalmente trabajo con él desde 2022 y realmente es un gran profesional, un amigo. Me ayudó a superar los obstáculos que se me han presentado en la vida. Obviamente poniendo de mi parte, porque Franklin solo me da herramientas, pero todo depende de uno.

#### - ¿Por esa experiencia se inclinó a estudiar Psicología?

- No, más bien por todo lo que me pasó a partir de 2019 y porque la salud mental es muy importante. Si uno no está LA MEDALLISTA OLÍMPICA ALERTA A LOS DIRIGENTES Y REVELA TENER PLANES DE **PONER UNA ESCUELA** 

FOTOS: ANGELO CHAMBA Y MARIBEL ROJAS / EXPRESO Y ARCHIVO



bien internamente, no podemos estar bien con los demás. Entonces desde allí nació mi pasión por la psicología... En un futuro espero tener mi centro de psicología para poder ayudar a los demás en ese ámbito.

¿Qué papel cumplió su entrenador Julio Chu-

Uno fundamental. Tokio (Glenda se retiró) empecé a trabajar con él y de entrada se enfocó en subirme los ánimos, en hacerme confiar de lo que soy capaz y de lo que estoy hecha. Con él nos hemos sentado a conversar; no siempre hemos estado de acuerdo, pero siempre conservamos el respeto y pienso que eso hizo que tengamos una buena relación entre atleta y entrenador para conseguir estos resultados.

- ¿Qué mensaje quiere dejar tras los logros en París? - Deseo buscar un cambio en el deporte nacional. No podemos seguir con temas

de falta de apoyo o de in-

fraestructura. Por ejemplo, a nosotros nos toca salir al extranjero a realizar campamentos, porque aquí no tenemos un Centro de Alto Rendimiento bueno para quedarnos. Ojo: en Ecuador tenemos todo, altura, llano, para poder prepararnos, pero por la poca o casi nula in-

Los cambios

tras la medalla

1. Inspiración. Glenda,

junto a su padre, Luis

Morejón, quien la ini-

### darnos aquí. A pesar de todo eso, ¿cómo logró diploma y plata olímpi-

fraestructura no podemos que-

- Sinceramente a mí me da mucha pena haberme tenido que preparar en estas circunstancias, Después de los JJ. OO. de pese a ello hemos conseguido cosas muy importantes para el país. Por allí lei que fue la mejor participación de Ecuador en unos JJ. OO., con cinco medallas y seis diplomas. Eso es realmente muy grande, solo espero que todos los dirigentes piensen sobre esto. Que a pesar de no tener la infraestructura y el apoyo adecuado, conseguimos bastante. Deben hacer conciencia de que si tuviéramos todo el respaldo, podríamos obtener muchas más medallas.

#### - A su criterio, ¿de qué están forjados los deportistas ecuatorianos?

- Nosotros hemos demostrado que no solo los deportistas sino todos los ecuatorianos estamos hechos de mucha resiliencia,

fortaleza y perseverancia... En los resultados de París se ve reflejado todo eso.

#### -¿En qué invertirá sus reconocimientos?

- Tenemos planes a futuro de crear una escuela de atletismo, es algo grande, pero esperamos contar con el apoyo de las empresas privadas y públicas. La escuela no solo se enfocará en lo deportivo, sino que también queremos formar seres humanos integrales. Es algo que queremos plasmar en algunos años. El lugar de la sede aún lo estamos pensando.

#### ¿Dónde va a estar la casa que recibirá: en Ibarra o Cuenca?

 Por lo pronto hemos decidido que sea en Cuenca, porque allí vive mi entrenador. Ya luego tal vez se abran más oportunidades para buscar otros lugares. Además, mis padres tienen su vida hecha en Ibarra y no se mueven por nada del mundo de allá (sonrie), mientras que yo tengo mi vida en Cuenca.

### ¿Dónde va a colocar la meda-

 En la nueva casa. Ahí construiremos una habitación dedicada solo a las medallas y trofeos que he ganado, allí tendrá un lugar muy especial.

### – ¿Qué significa para usted la cruz que porta?

- Soy católica, pero en estos últimos años me enfoqué más en la parte espiritual, en buscar ser cada día una mejor persona y creo que Dios ha puesto personas en mi vida que me han ayudado a seguir creciendo y evolucionando como persona. Además, por el tema de mi endometriosis (diagnosticada en 2023) usé terapias alternativas que me ayudaron a superar eso; obviamente, con la ayuda de los médicos, que también han estado allí pendientes de mi recuperación. En París, por ejemplo, experimenté una cosa en la que creo mucho: cuando el cuerpo ya no puede más, aparece la parte espiritual.

#### - El entrenador Giovan Delgado fue su descubridor. ¿Ha mantenido contacto con él?

- Sí, aunque en la caravana de homenaje no nos vimos en Ibarra; pero él me envió un mensaje justo cuando volvía a Ecuador, lo abrí y sus palabras me alegraron mucho. Lamentablemente no hemos conversado así seguido, solo nos hemos saludado en los viajes. Pese a ello, lo que me dijo en ese mensaje me llenó de mucha alegría y gratitud hacia él, porque en su momento formó parte de mi proceso y me imagino que también está muy alegre por esta medalla.

MITROVIC Y MILINKOVIC-SAVIC ECLIPSAN AL ASTRO PORTUGUÉS

### Cristiano Ronaldo se queda sin el premio de la Supercopa de Arabia Saudí

AGENCIAS | Una sobresaliente actuación de los serbios Aleksandar Mitrovic, autor de un doblete, y Sergej Milinkovic-Savic dejó sin premio al portugués Cristiano Ronaldo, que vio cómo se le escapó la posibilidad de sumar su primer título de la temporada con el Al Nassr, tras caer ayer por 1-4 ante el Al-Hilal en la final de la Supercopa de Arabia Saudí.

Contundente marcador que pocos hubieran podido imaginar cuando, a falta de un minuto para la conclusión del primer tiem-

po, el Al Nassr se adelantó en el marcador con un gol de Cristiano Ronaldo, quien ya marcó el miércoles en las semifinales ante el Al-Taawon.

El destacado delantero luso demostró que a sus 39 años sigue siendo insaciable de cara al gol y no desaprovechó la primera ocasión de la que dispuso: un balón hacia atrás de Abdulrahman Ghareeb para firmar el 1-0, que hacía soñar al Al Nassr con alzar-

se con el título. Un sueño que se encargó de

destrozar la pareja compuesta por los internacionales serbios Aleksandar Mitrovic y Sergej Milinkovic-Savic, quienes ya privaron el año pasado a Cristiano Ronaldo y al Al Nassr del título de Liga.

Si Milinkovic-Savic devolvió a los 55 minutos las tablas al marcador (1-1) tras una pared con Mitrovic al borde del área, ocho minutos más tarde, en el 63, Mitrovic puso en ventaja (1-2) a Al-Hilal al culminar una jugada con un certero cabezazo.

Gol que no pareció aplacar la voracidad del delantero serbio, que en el 69 firmó el 1-3 tras enviar a las redes un centro del brasileño Malcom, que recibió el balón en ventaja en el interior del área tras un pase filtrado de Sergej Milinkovic-Savic.

Un gol con el que Cristiano Ronaldo pareció dar por perdida definitivamente la final. Dejó claro con sus gestos que ya no había nada que hacer.

Aun así, llegó el 1-4, marcado por Malcom.



Superstición. Cristiano tocó el trofeo. No gana ningún título oficial desde el 2021.

### 16 Deportes (D)

# CARAPAZ impone el ritmo ecuatoriano

REDACCIÓN QUITO deportes@granasa.com.ec

on frenético ritmo inició ayer la edición 79 de la Vuelta a España, en una contrarreloj individual de 12 kilómetros entre Lisboa y Oeiras en Portugal, que fue ganada por Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

El promedio de velocidad de los 181 ciclistas que participan en la prueba fue de casi 60 kilómetros por hora.

Entre los cuatro ecuatorianos presentes, el mejor fue Richard Carapaz (Education EasyPost), al ocupar el puesto 35, a 40 segundos del primer líder, el estadounidense McNulty.

### **EL DETALLE**

Lider. El estadounidense Brandon McNulty, del UAE Emirates, se enfundó el primer maillot rojo al hacer 12:35 en la contrarreloj.

El fuerte viento fue el invitado no programado para esta, la primera etapa, pues provocó más de un problema a algunos ciclistas dentro de una contrarreloj no muy técnica en cuanto a su recorrido.

Entre los tricolores, por detrás de la Locomotora se ubicó el debutante en grandes vueltas Harold Martín López (Astana Qazaqstan), quien finalizó a 1 minuto y 9 segundos del corredor del UAE Emirates.

En tanto que el representante olímpico de Ecuador en París, Jhonatan Narváez, integrante del Ineos Grenadiers, concluyó en el puesto 105, a 1 minuto y 11 segundos del ganador de la etapa. Cabe recordar que el Lagarto corre su última gran vuelta con el elenco británico, tras

La Locomotora fue el mejor ubicado de los cuatro ciclistas ecuatorianos, que iniciaron ayer la Vuelta a España 2024. Entre los de la región, Richie es tercero

FOTOS: JAVIER LIZÓN / EFE Protagonista. Carapaz se ubicó en el puesto 35 de la primera etapa de la Vuelta a España, a solo 40 segundos del líder Brandon McNulty (12:45). Destacado. Harold Martin López del Astana fue el segundo mejor tricolor al ubicarse 98. concretar su traspaso al UAE Emirates para la próxima temporada. Finalmente el último de los ecuatorianos en cruzar la

**PARA SABER** 

Segunda etapa

cais y Ourém, en Portugal, tendrá una longitud de 194 kilómetros con un constante sube y baja al sprint.

La jornada de hoy entre Cas-

#### Tricolores

En esta Vuelta compitan los ecuatorianos Richard Carapaz y Alexander Cepeda (EF), Jhonatan Narváez (Ineos) y Martín López (Astana).

#### Defensor

El estadounidense Sep Kuss (Visma-Lease a Bike) fue el campeón de la Vuelta 2023.

3.265 KILOMETROS

divididos en 21 etapas tiene esta Vuelta 2024 con 9 finales en alto, una etapa llana, 2 contrarreloj y final en Madrid.

22) y Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - Hansgrohe, en el lugar 28).

Esta es la segunda vez en la historia del ciclismo nacional en la ronda española que intervienen cuatro ciclistas tricolores: Carapaz, Jhonatan Narváez, Alexander Cepeda y Martín López. La primera vez fue en 2021.

La segunda jornada de la Vuelta a España, que tendrá 21 etapas y 3.153,8 kilómetros acumulados, se cumplirá hoy domingo con salida en Cascais, para luego de 194 km llegar a Ourém.

### **BALONCESTO. ESPAÑA**

### Rudy Fernández se retira tras desliz olímpico

AGENCIAS | Rudy Fernández, exjugador del Real Madrid y de la selección de baloncesto, se despidió del deporte profesional tras un recorrido que terminó al final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el combinado de su país quedó eliminado en la primera fase.

Rudy definió su carrera como 'un viaje increíble" en un video hecho público para su adiós.

"Con este video termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de baloncesto. Me retiro con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado", expresó el jugador en sus diferentes perfiles de redes sociales que acompañó con un emocionante vídeo.

"Nunca soñé con volar tan rápido, ni tan alto y competir de tú a tú contra quien tuviera delante. Os echaré de menos en la pista, pero ahora me toca construir un nuevo camino y estar más que nunca con mi familia", añadió el jugador que en la NBA estuvo cuatro temporadas; en los Portland Trail Blazers desde 2008 al 2011 -donde participó en el concurso de mates en el 2009- y una temporada más en los Denver Nuggets.

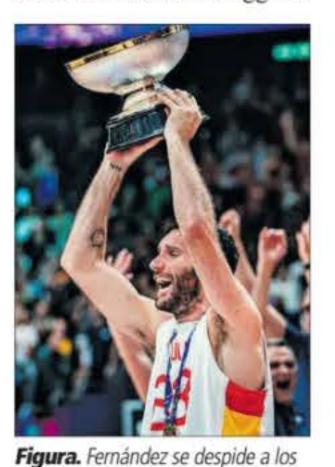

39 años y 4 equipos en la NBA.

TENIS. EL # 3 DEL MUNDO LAMENTÓ EL MAL COMPORTAMIENTO EN EE.UU.

# Carlos Alcaraz jugará contra Djokovic previo al USOpen y pide disculpas por Cincinnati

AGENCIAS Tras su inesperada eliminación en el Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz, actual # 3 del tenis mundial, piensa ya en el Abierto de Estados Unidos que comenzará el lunes 26 de agosto en Nueva York, pero antes participará en una exhibición benéfica junto a Novak Djokovic y otras dos leyendas del tenis.

Alcaraz formará pareja de dobles junto a Andre Agassi en una exhibición en la que se verán las caras con Djokovic (n.2) y John McEnroe el próximo 21 de agosto en "Stars of the

Open", uno de los eventos más destacados de la semana previa del Abierto de EE.UU.

"Puedo contar que tanto Carlos como Novak dijeron inmediatamente si cuando les pregunté si querrían jugar en este evento. Están emocionados por la oportunidad de compartir el Arthur Ashe Stadium con Agassi y Johnny Mack", dijo Stacey Allaster, directora de torneo en el 'grande' neoyorquino.

El español ya participó el año pasado en esta divertida jornada pensada para los fans y en esa ocasión compartió pista con

el estadounidense Frances Tiafoe (n.27), el cantante colombiano Sebastián Yatra y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

Alcaraz, que regresaba en Cincinnati a la competición tras ganar la plata en París 2024 (perdió la final precisamente contra Djokovic), se vio sorprendido en su estreno en segunda ronda de este Masters 1000 por el francés Gael Monfils (n.46), quien se llevó el partido por 4-6, 7-6(5) y 6-4 en dos horas y 30 minutos. Producto del enojo al escapársele el partido, Alcaraz rompió

la raqueta contra el piso con fuertes golpes.

meta fue Alexander Cepeda,

hombre también del Educa-

tion EasyPost, quien terminó

Entre los 13 latinoamerica-

en la casilla 132, a 1 minuto y

nos, repartidos en ocho colom-

bianos, cuatro ecuatorianos y

un mexicano, Carapaz es terce-

ro, por detrás de los cafeteros

Harold Tejada (Astana, puesto

24 segundos de McNulty.

"Pido perdón porque mi actitud, no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista", afirmó en su cuenta de la red social X.

"Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC!", añadió en referencia al Abierto de Estados Unidos, que empieza el 26 de agosto en la Gran Manzana.



Exhibición. El español Carlos Alcaraz se alista para medir a Novak Djokovic.

### BÉISBOL. TEMPORADA DE GRANDES LIGAS

### Soto impulsa su candidatura al MVP

AGENCIAS El dominicano Juan Soto ha bateado seis cuadrangulares en sus últimos cuatro partidos, siendo parte clave del éxito de los Yanquis de Nueva York, e impulsa con su juego su candidatura como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

Aunque actualmente Aaron Judge, compañero de Soto en los Yanquis, es líder en jonrones (43) y remolcadas en la MLB y favorito indiscutible a quedarse con la distinción en el menor de los circuitos, eso no impide que el dominicano exponga sus logros para sustentar su candidatura.

Con su actuación, en la que disparó dos vuelacercas el pasado domingo ante los Rangers, tres el martes y uno más el miércoles frente a los Medias Blancas, Soto jonroneó en cada ocasión que pegó de hit (13-6), dejando atónitos a rivales y compañeros, entre ellos a Judge, líder histórico de jonrones en una temporada en la Liga Americana (62 en 2022). "Es el mejor bateador del deporte", afirmó Judge sobre Soto.

### MOTOGP. EL PILOTO ITALIANO DESTACA EN EL GRAN PREMIO

### Bagnaia gana con autoridad en Austria

AGENCIAS El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) ganó ayer con autoridad la carrera 'sprint' del Gran Premio de Austria de MotoGP, en tanto que el italiano Celestino Vietti (Kalex) y el español Iván Ortolá (KTM) lograron la 'pole position' en sus respectivas categorías.

Bagnaia sumó su tercera victoria de la temporada en una carrera 'sprint', en la que el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) fue penalizado con una 'vuelta larga' por no perder más de un segundo respecto a su rival directo al acortar en una zona del circuito, y el también español



Velocidad. Bagnaia consiguió sorprender a sus rivales desde la misma salida.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) acabó por los sue-

Bagnaia ya consiguió sorprender a Martín en la salida, en la que Marc Márquez intentó superar a ambos pero tras la curva inicial no pudo mantener la posición y se vio tercero tras ellos.

Entre ambos se entabló una pelea por la primera posición, que propició un error de Jorge Martín por el que tuvo que ceder la posición a Pecco Bagnaia, con Marc Márquez pegado a ellos y ya con casi un segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

FOTOS: MÓNICA RUBALCAVA / EFE Y CORTESÍA

### REDACCIÓN Y AGENCIAS deportes@granasa.com.ec

ras recoger el testigo de París 2024, Los Ángeles se adentra en un periplo de cuatro años para asegurar unos Juegos Olímpicos de película, pero para ello debe hacer frente a su mayor desafio: ¿es factible una ciudad sin autos para 2028?

Pese al reto que supone evitar el colapso de carreteras o los atascos, parte de la estampa habitual de la vida angelina, la alcaldesa de la próxima sede olímpica, la demócrata Karen Bass, prometió ya emprender la titánica labor de llevar unos JJ. OO. a la ciudad "libres de automóviles". Sí, sin autos.

Sin embargo, para una población de más de 3,8 millones y un sistema de transporte público en vias de desarrollo, el vehículo particular constituye una herramienta indispensable para desplazarse entre los barrios y localidades que, en los últimos años, ha ido absorbiendo la meca del entretenimiento.

Entonces, ¿cómo logrará Bass su objetivo, si es que es posible? Todo apunta indicar que sería el resurgir del transporte público.

### **EL CAMBIO DEL SISTEMA**

La ciudad lleva años preparándose para la maratón deportiva que se avecina en los próximos años: el Mundial de 2026 y la Super Bowl de 2027, eventos que añaden más presión para que el transporte público amplíe sus horizontes y se convierta en una alternativa real.

### HISTÓRICO

Tras Londres (1908, 1948, 2012) y París (1900, 1924, 2024), Los Ángeles será la tercera ciudad en ser tres veces sede. La nueva cita será del 14 al 30 de julio de 2028.

Parte de este reto residirá en conseguir para los próximos cuatro años "que una población que ha crecido en carros particulares y que siempre ha dependido de él pase a utilizar el transporte público o la bicicleta", asegura el analista de asesoramiento en tránsito Ian Lowell.

Pero esto no será fácil. Al igual que otras ciudades estadounidenses, Los Angeles está construida para que el auto sea el medio más eficiente y rápido, por lo que mucha gente "optará por usarlo" para desplazarse de una sede a otra, dice por su parte el director del Programa de Investigación del Instituto de Estudios del Transporte (ITS) de la Universidad de California, Jacob Wasserman.

Dado el volumen de asistencia que se espera para estos eventos, "deberá haber una forma de llegar que no sea conduciendo el propio carro", ya que no va a haber aparcamiento suficiente o algunos parkings se van a cerrar por seguridad, agrega.

Por lo tanto, "los planificado-

# LOS ÁNGELES 2028, el desafío es la movilidad



Referente. El Coliseum de la ciudad será el nexo entre todas los épocas. Como lo fue en 1932 y 1984, será la sede de las pruebas de atletismo, que por primera vez se realizarán primero.



Caos. Los Ángeles, una ciudad donde los vehículos personales son norma y los atascos de tráficos hacen perder mucho tiempo.

res de transporte están viendo las Olimpiadas como una oportunidad para expandir el sistema ferroviario", indica Wasserman.

### **ANTECEDENTE 1984**

Los Angeles tiene como precedente el ejemplo de los JJ. OO. de 1984, que se celebraron en un momento de pleno desarrollo de la metrópolis, ya conocida por sus grandes atascos.

**ARCHIVO** 

En esa época "no había sistema ferroviario en Los Angeles", por lo que hubo que realizar grandes esfuerzos para asegurar que la ciudad podía absorber a las masas, sobre todo en los puntos donde tenían lugar las competiciones.

El entonces alcalde, el demócrata Tom Bradley (1973-1993), implementó de la noche a la mañana un robusto sistema de autobuses para transportar de forma temporal a la gente de una sede a otra.

Mucho ha cambiado Los Angeles desde sus últimos Juegos, ya que la metrópolis cuenta ahora con una red ferroviaria y de metro más extensa.

Desde 1984, el transporte público se ha ido ampliando para conectar grandes partes de la región con algunas sedes, y varias

**Estos Juegos** sin autos implicarán que habrá que utilizar los transportes públicos para ir

sedes. KAREN BASS alcaldesa de la ciudad de Los Angeles

a todas las

líneas ya se están ampliando a propósito de los JJ. OO.

Ejemplo de ello es la línea D de metro, que prevé para 2027 conectar una de las zonas más concurridas de la ciudad con la Villa Olímpica de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

Sin embargo, queda mucho pendiente y la extensión de la red de transporte público sigue siendo un reto para esta megaurbe, ya que "las sedes esMILLONES

obtuvo Los Ángeles para impulsar proyectos de transporte e infraestructura para 2028. La mayoría será usado en el metro.

tán separadas en diferentes partes de la ciudad" y resulta complicado unirlas entre sí, dice Wasserman.

La promesa de Bass de emular el modelo de Bradley pasa, no obstante, por otro reto: su reelección a la alcaldía para estar presente en la inauguración de los terceros JJ. OO. que va a acoger Los Angeles, tras los de 1932 y 1984.

Bass asumió su mandato en 2022 y hasta las elecciones de 2026 tiene asegurado su cargo. Una vez se agote su legislatura, deberá someterse a un proceso de reelección que, en caso de perder, ¿implicará que su promesa de una ciudad libre de autos no se cumpla?.

EL PAÍS ASIÁTICO HABLA DE OTRO MAL ESCONDIDO Y QUE LOS AFECTA

### China condena la creciente "cultura tóxica" de los aficionados deportivos que dejó París



Peculiaridad. Los chinos incluso fueron los primeros en ganar medallas en París.

LONDRES La Federación China de Tenis de Mesa (CTTA) expresó ayer profunda preocupación por la creciente "cultura tóxica" que rodea a los seguidores del deporte en el país.

El organismo condenó enérgicamente los recientes incidentes de acoso en línea a sus deportistas y anunció su apoyo a las medidas legales para combatir este problema.

El caos generado por la "cultura fanática" tuvo un impacto negativo en la formación y las competencias de los atletas chinos, así como en su vida personal, reza el organismo.

Ante esta situación, la CTTA prometió "recopilar pruebas para responsabilizar a aquellos que difamen o ataquen a los miembros del equipo".

Por su parte, las autoridades chinas intensifican esfuerzos para frenar el acoso en línea a raíz de una ola de comentarios negativos hacia atletas chinos durante la disputa de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó varios casos de acoso contra atletas y anunciaron detenciones y sanciones a involucrados en la difusión de información falsa y difamatoria.

(40 oros, 27 platas y 24 bronces) consiguió China en los Olímpicos, pese a ello acosan

El evento de París sirvió como un ejemplo de esta problemática. Durante la final femenina de tenis de mesa, algunos seguidores mostraron un comportamiento "poco deportivo", generando

y condenan a deportistas.

polémica en las redes sociales según las autoridades, a pesar de que los representantes del combinado chino se alzaron con las cinco preseas doradas en liza.

Esta semana, plataformas como Weibo -equivalente a X, censurada en China- y Douyin versión local de TikTok- anunciaron medidas para combatir este tipo de violaciones.

Chen Meng, medallista de oro de tenis de mesa en la disciplina individual femenina de París 2024, instó recientemente a los seguidores a valorar el esfuerzo de los atletas y a no centrarse únicamente en los resultados.





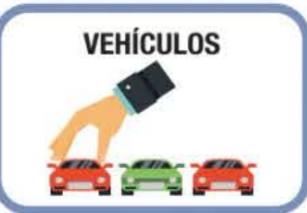







ANUNCIA EN NUESTROS CLASIFICADOS Y LLEGA A MILES DE LECTORES A NIVEL NACIONAL



### **SOLICITAN**

### Varios

Asistente Familiar Cocine en la casa y cuidado de persona adulta, dias a convenir, indispensable con experiencia y recomendaciones. Sector

Peluqueria Yen's Solicito Cosmetologa Polifuncional, Estilista en Victor Manuel Rendón y Córdoba. Inf:

norte. 0983513206.



### Servicios profesionales

### Salud

Quito Édison Cárdenas Doctor Médico Cirujano Alphabiotista, Medicina especialidades: General Alphabiotismo, Quiropraxia, Sueroterapia Ortomolecular, terapia neural, vivan sin límites, vivan sin dolor dirección calle Grecia N32-41 Mariana De Jesús Citas 0999250705





### VENTA

### SUV

### Suzuki SZ

año 2014, automático, full, cero choque, enllantado, 215.000 km originales, matriculado, cualquier prueba, \$9.800 motivo viaje. 0986954869, 0986127593.

### Repuestos y accesorios

### Blazer Completo

ó para repuestos vendo del año 81 al 82 documentación en regla. Tungurahua 2300 Maldonado. 0980613813.

### Motor Toyota

2000 5R, en buenas condiciones,documentacion en regla Tungurahua 2300 Maldonado. Telefono: 0980613813.

### Motor Toyota

2200 4Y, nuevo 0 Kms, completo con documentos en regla, importado vendo. Tungurahua 2300 Maldonado. 0980613813.

#### Repuestos Camioneta 1200 estamos Datsun

vendiendo con tablero flamante, optimas condiciones con documentos en regla. Tungurahua 2300 Maldonado. Telefono: 0980613813.

### Vendo

dos baldes Chevrolet Dimax corto y largo en buenas condiciónes Documentación en regla Tungurahua 2300 Maldonado 0980613813



Casas

### **VENTA**

#### Centro Quito

Oferta venta casas desde \$39.000 planta baja: garaje, primer piso: sala, comedor, cocina, baño, segundo piso: dormitorio, clóset, baño, tercer piso: terraza con lavandería, opción para construir 2 dormitorios. Apartamentos desde \$38.400. Locales desde \$9.200. Informes: Urbanización Jardín del Valle calle Cicaos S2-77 y Manuel Orozco. 2606-628; 0992-974060

### Locales comerciales

### Restauran Bar

De oportunidad con todos sus implementos de cocina, bar, amueblado. Leopoldo Izquieta Perez 507 Pedro Pablo Gomez telefono: 0991577784.

### Terrenos

### **Huerto Familiar**

De oportunidad Ubicado en Chongon, con un área de 3.618 m2, con vivienda de concreto incluida. Informes al: 0986822393.

### Otros

### **VENDO FINCA**

Agroturismo, Km 18 vía Duran- Boliche. Zona sembrio arroz, maíz, banano, cacao. 0997201437

### **ALQUILER** Casas

### Alborada 5ta.

Etapa villa, seguridad completa, espaciosa. Sala, comedor, cocina, lavanderia, 3 dormitorios, 2 baños, lavanderia, patio. 0983513206.

### Departamentos

Alborada diagonal Banco Internacional suite un solo ambiente, cocina baño \$150. Un departamento dos dormitorios un baño. \$240

#### Alborada 5ta

0993467967.

Suite, 3 ambientes, seguridad completa. Sala, comedor, cocina, Dormitorio amplio. Baño, lavanderia. 0983513206.

Barrio Centenario Departamento matrimonial o estidiantes confortable, amplio, patio, independiente, seguro. Francisco Segura 1104 y la Habana: 0998874952.

### Habitaciones

### Centro Guayaquil

Calle Rocafuerte y Mendiburo De oportunidad suite 42.90 metros. 3er piso, sin elevador. \$32.000 Fono: 095-873-5851



### **JUDICIALES**

### BANCO BOLIVARIANO:

Apunte Hidaigo

Maria Rosario

Mar-01-2021

\$5.023.49

Pinos Hemandez

124-005575

Jul-11-2024

Herminia De Lourdes

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 15769 sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente SERVIDECONS S.A. Cta. Cte. No. 000-523757-1. Comunico para fines

#### BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al Anulación de cheque: Se comunica al

ANDRES WLADIMIR ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley. BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del

público, la Anulación por pérdida del

Cheque No. 347 al 348 sin fecha; sin

valor. Presentada por el cliente

Cheque No. 4122, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente FUNDA-CION DE LA GENTE DEL MAR Cta. Cte. No. 0845037351. Comunico para fines de ley.

### BANCO BOLIVARIANO:

público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 442 al 443, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

#### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 451 al 452 sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

#### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 482, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 488, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

#### BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al

fines de ley.

público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 497, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 501, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

#### BANCO BOLIVARIANO:

público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 503, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

#### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 508, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

BANCO BOLIVARIANO: público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 509, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

#### fines de ley.

BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 516, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

### fines de ley.

BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 517, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 518, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

#### BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al

fines de ley.

público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 520, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 525 al 529, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

#### BANCO BOLIVARIANO: Anulación de cheque: Se comunica al

Cheque No. 537, sin fecha; sin valor. Presentada ANDRES BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley. BANCO BOLIVARIANO:

público, la Anulación por pérdida del

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 540, sin fecha; sin valor, Presentada ANDRES WLADIMIR BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

#### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por perdida del Cheque No. 546, sin fecha; sin valor. Presentada por el cliente WLADIMIR ANDRES ROCA BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para

### BANCO BOLIVARIANO:

Anulación de cheque: Se comunica al público, la Anulación por pérdida del Cheque No. 552, sin fecha; sin valor. Presentada WLADIMIR ANDRES BELTRAN Cta. Cte. No. 7005035374. Comunico para fines de ley.

### **ADVERTENCIA**

SI DESEA **ADQUIRIR VEHÍCULO O** VIVIENDA,

BUSQUE

**ASESORÍA** 

LEGAL.

### **Judiciales**

### expreso www.expreso.ec

### ASOCIACION DE EX-FUTBOLISTAS PROFESIONALES (EX-GLORIAS DEL FUTBOL ECUATORIANO)

### CONVOCATORIA

Guayaquil, 18 de Agosto de 2024 Por medio de la presente, y de conformidad a lo establecido en el Capítulo IV, Art. 16 del Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido en el Decreto Ejecutivo 193, Publicado en el Registro Oficial Nro. 109 del 27 de Octubre de 2017 se convoca a los socios y miembros a la Asamblea General ORDINARIA de nuestra organización a celebrase el día Viernes 23 de Agosto de 2024 a las 16h00, en la sede de la Organización Ubicada en las calles Manuel Galecio Nro. 610 y Juan Pablo Arenas, de esta ciudad de Guayaquil,

### para tratar el asunto contenido en el siguiente orden del dia.

PUNTO UNICO: Elección de la Directiva que durará 2 años en sus

funciones según lo dispuesto en el Art.36 de nuestro Estatuto. Si a la hora convocada no existiere el quorum estatutario, se sesionará UNA HORA más tarde, conforme lo dispone el Art. 31 del estatuto; y los acuerdos según el quorum decisorio serán de cumplimiento obligatorio

Todos los miembros que así lo deseen y soliciten, tendrán a su disposición copia de los documentos que serán aprobados en la Asamblea General

Se solicita encarecidamente puntual la asistencia a la misma

JORGE ENRIQUE VEGA RIERA PRESIDENTE PROVISIONAL WASHINGTON GUSTAVO RUIZ WELLINGTON SECRETARIO PROVISIONAL



general que se ha extraviado el focumento que a continuación se detalla.

Banco

Pone en conocimiento al público en

general que se ha extraviado el documento que a continuación se detalla

Guayaquil

Fecha De Emision: Fecha De Vencimien Jun-07-2021

Nombre De Póliza:

Nombre De Póliza: Fecha De Emisión: Fecha De Vencimient Jul-11-2025

Banco Guayaquil

Pone en conocimiento al público en general que se ha extraviado el focumento que a continuación se detalla Nombre De Póliza: Cevallos Mogrovejo Norma Pledad Fecha De Emisión: Abr-29-2021 Fecha De Vencimiento: Oct-26-2021

Banco Guayaquil

general que se ha extraviado el

documento que a continuación se detalla

Pone en conocimiento al público en general que se ha extraviado el focumento que a continuación se detalla

Centro Medico Nombre De Póliza: Familiar Medfam SA Fecha De Emisión: Fecha De Vencimiento

Banco Guayaquil Fecha De Emisión: Pone en conocimiento al público en

076-013278 May-28-2024 Jul-29-2024 \$145,000,00 Aldaz Logroño Christian Alberto

Fecha De Vencimiento: Jun-12-2023

007-800389

Mar-02-2023

\$153158

### expreso

"Honrar la vida, abrazar el recuerdo: Juntos, en nuestro diario."

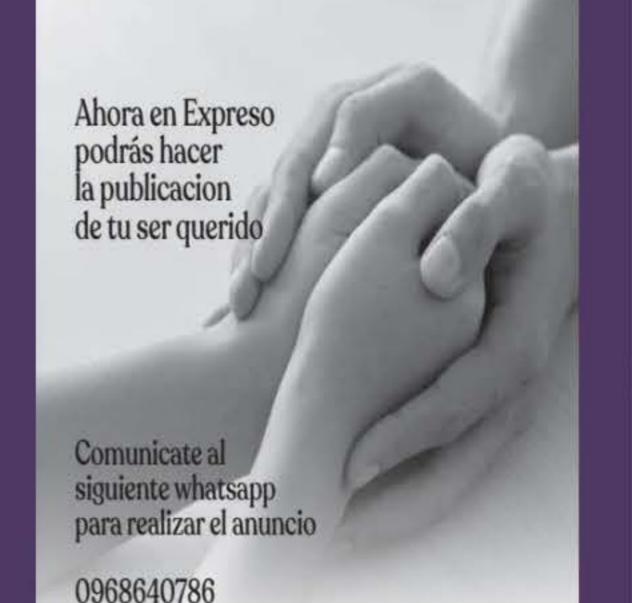

# Publica tus avisos judiciales con nosotros

### VISITA NUESTRAS AGENCIAS

### Quito:

Av. Juan León Mera N21-145 y Robles.

### **Guayaquil:**

Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 y las Monjas.

Centro: Av. 9 de Octubre #411 y Chile. Luque: Av. Quito #1012 entre Vélez y Luque. Alborada: Av. Guillermo Pareja Rolando, C.C. Gran Albocentro 4, local 4.



EMERSON RUBIO Especial para EXPRESO

ha comido ni bebido durante semanas. Permanece en una silla de ruedas dentro de su celda. Petrificado. El olor nauseabundo de sus excrementos derramados traspasa los muros y penetra, a la fuerza, por las fosas nasales de otros reos. Suplican que alguien haga algo. Se quejan con los guardias. Llaman a gritos a las enfermeras. Los ignoran... Un año y tres meses antes, en abril de 2023, el ecuatoriano Nelson Serrano atraviesa una puerta e ingresa a la sala de visitas del corredor de la muerte en Florida, Estados Unidos. Es un cuarto de concreto visto, de unos 20 metros de largo por cuatro de ancho. Hay mesas, sillas de metal y asesinos confesos. Con 85 años de edad, el anciano recibe a los visitantes. Uno de ellos es Oscar Vela, su amigo y abogado. Son las 09:00. No hay tiempo que perder. A las 15:00 termina el vis a vis. Y será el último.

- "¡Oye, te veo bien!", le dice Oscar.
- Nelson sonrie y contesta: "¡Imaginate, si vengo de una familia centenaria. Me quedan todavía algunos años".

### HAY PRUEBAS

Según el abogado, el cuádruple homicidio por el que acusaron a Nelson tiene relación con el narcotráfico. Una de las víctimas tenía problemas con un mafioso. Le debía mucho dinero.

Estaba equivocado. Ese momento empezaba la pasión de un hombre que había resistido 22 años en una prisión, luego de haber sido condenado a muerte por un cuádruple homicidio que supuestamente no cometió (ver infografía). Todos en Ecuador volvieron a hablar de él, el pasado 7 de agosto de 2024, cuando se conoció que había fallecido. No fue una inyección letal la que segó su vida, sino un infarto. Y este Diario contactó a Oscar para revivir la última vez que compartió con él.

"Es una prisión grande. Imponente. Tétrica", relata Oscar, quien debió franquear varias seguridades para llegar a la sala de visitas, abarrotada de guardias. Lo acompañaban su esposa, una periodista y Francisco Serrano, el hijo de Nelson. Recuerda que había espacio para unas 16 familias de reos. Todos salían por la misma puerta por donde apareció el ecuatoriano, quien inmediatamente los abrazó y pronto se inició una larga conversación: nuevos datos sobre el caso, pruebas, investigaciones, su inocencia, política, libros.

Leer para no enloquecer. Leer para sanar. Leer para no morir tanto. En los años que estuvo preso, Nelson leyó más de 1.000 libros, cuenta Oscar. Su angustia más grande era perder la vista. Tenía una degeneración en la mácula (enfermedad ocular). El abogado reCRONOLOGÍA **DEL CASO DE NELSON SERRANO** 

DIC 3 1997

George Gonsalves, Frank Dosso, Diane Patisso y George Patisso fueron asesinados en Bartow, Florida, Estados Unidos.



El ecuatoriano Nelson Serrano fue acusado del cuádruple homicidio. Fiscales del caso se basaron en que entre las víctimas estaban uno de sus socios y familiares de otro de sus socios. Tenían una fábrica de transportadores de

La relación se quebró luego de que supuestamente se registrara una pérdida de un millón de dólares de la contabilidad de la empresa.

ropa para lavanderías.

Nelson Serrano regresó a Ecuador. Pero dos años después, el 31 de agosto del 2002, lo detuvieron mientras salía del Hotel Embassy de Quito.

En menos de 24 horas, y sin papeles (según su abogado), fue "secuestrado" y llevado a Estados Unidos para que respondiera por los cargos. Desde esa fecha estuvo en una prisión de Florida.

Se inició el juicio por los crímenes y en 2009 fue condenado a muerte. Debía recibir la inyección letal.

Durante ese tiempo, su defensa insistió en que Serrano era

inocente y que cuando ocurrieron los asesinatos, él se encontraba en Atlanta, cuyos recibos lo confirmaban.

Más adelante, el Gobierno de Ecuador exigió a Estados Unidos el retorno del ciudadano, ya supuestamente se cometieron irregularidades e ilegalidades en su deportación. Pero sin resultados.

AÑO Su abogado reportó amenazas de muerte en 2023 contra de Serrano dentro de la prisión.

JULIO

2024

Sufrió aparentemente un ictus y quedó inconsciente. Lo llevaron al Hospital de Jacksonville y determinaron que tenía un tumor cerebral.



**AGO 7** Tras 22 años de estar en prisión, a 2024 las 22:30, Nelson Serrano falleció por un infarto.



FUENTE: Oscar Vela, abogado del caso

# "Le rompieron hasta EL ALMA"

Los últimos momentos de Nelson Serrano, el ecuatoriano condenado a muerte en EE. UU., que falleció por un infarto

gresa a ese instante del vis a vis en el que almorzaban un sánduche de pollo. Notaba que su amigo perdía la esperanza. A pesar de ello, aquel fue un momento gratificante. Francisco, el hijo, veía en su rostro el gusto que le había provocado encontrarse con sus amigos. "Fue algo emotivo", detalla el hijo a este Diario desde Estados Unidos.

Mientras avanzaba la charla, un reo que le tenía muchísimo cariño a Nelson se acercó. Quería saber cómo seguía de salud. Y se marchó. Luego supieron los invitados que se trataba de un asesino, condenado a muerte pero más amable que los guardias. Alrededor había otros internos que hablaban con sus familiares o jugaban cartas.

El tiempo había terminado. Eran las 15:00. "Fue muy triste la despedida", dice Oscar. Se apartaron de la mesa. Se abrazaron otra vez. Oscar y los demás salieron de esa muralla sin sol, y Nelson se sumergió

nuevamente en un corredor donde matan.

Cuando estuvo en la prisión de Estados Unidos ocupaba una celda individual. Algunos le guardaban respeto. Era el hombre más longevo que estaba detrás de las rejas. Pero daba igual. Así que más tarde lo encerraron en otra celda con un reo peligroso que había amenazado con quitarle la vida. La alerta fue difundida por su abogado. Y pronto devolvieron al anciano a su mismo espacio.

Algo más grave llegó en diciembre de 2023. "Lo que le quitó mucha vida a mi padre fue una infestación de piojos", describe Francisco, su hijo. "No podía dormir. Los piojos le pinchaban como agujas. Era una tortura", se quiebra su hijo. Francisco y su abogado exigian, bajo los derechos que cualquier persona enferma tiene, que atendiera la demanda de brindarle la medicación que requería. Pero no. "Fue así como le rompieron hasta el alma



conversaciones con Nelson –en sigilo y en español- eran sobre los presos. Quiénes eran y qué historias conocía"

> **OSCAR VELA** Abogado y amigo de Nelson Serrano.



Que mi padre muriera es la bendición más grande para ellos (fiscales de Florida) porque se acaban todos los juicios"

> FRANCISCO SERRANO Hijo de Nelson Serrano

a mi padre", asiente. Pero su pasión estaba lejos de terminar. Fue en julio de 2024 la estocada final. Nelson permanecía en su silla de ruedas, inconsciente. Parecía un "zombi", detalla el hijo. Los mismos prisioneros ingresaron a su celda, lo levantaron y llevaron al baño. Lo rescataron. Uno de ellos llamó a Francisco para advertirle que

algo andaba mal con su padre. "Colgué y llamé a los abogados. A la cárcel. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", relata Francisco. Era miércoles cuando trasladaron al anciano al Hospital de Jacksonville, donde el médico confirmó que tenía un tumor cerebral y coágulos de sangre en su cuerpo.

El último fin de semana de julio, los hijos compartieron con Nelson en Jacksonville. Estaba intubado. Hacía señas para comunicarse. Vio los juegos olímpicos. El 7 de agosto de 2024, a las 22:30, recibieron la llamada del supuesto pastor de la cárcel para avisarles que Nelson había muerto.

Van a seguir luchando por su inocencia. Explica el abogado que está pendiente una resolución de la Corte Constitucional para el pago de los abogados y luego una reparación integral por parte del Gobierno ecuatoriano a la familia. "Vamos a reivindicar su nombre y nos vamos ahora contra el estado de Florida por las violaciones de los derechos humanos", agrega.

Mientras que Francisco ha contratado a un patólogo, el más destacado de Estados Unidos, para que realice una autopsia a su padre. Aún espera los resultados. Después, el cuerpo será cremado. Tienen previsto traer sus cenizas a Ecuador y regarlas en las faldas del volcán Cotopaxi, a donde él siempre quiso volver. A los pinos que alguna vez plantó, en los años 60, cuando trabajaba para el Ministerio de Agricultura. Ese era su lugar anhelado. Era su lugar seguro. Y descansará allí para siempre.

### Hallan seis cuerpos apilados en Pasaje

Se presume que las víctimas fueron

### torturadas y asfixiadas

66 Densé que habían botado ■ basura. Cuando me acerqué y alcé el plástico, vi que había varios cuerpos. Me asusté", relató una de las personas que encontró los seis cadáveres a 20 metros de la vía principal, en el sector Huizho, que une a los cantones de Pasaje (El Oro) y Pucará (Azuay), la mañana de este sábado 17 de agosto.

la primera vez que encuentra esa cantidad de cuerpos en la vía. Él se levantó de su cama luego de escuchar un vehículo que entra-



Incidente. Criminalística hizo el levantamiento de los cadáveres.

El agricultor, que prefirió ba a una guardarraya. Junto a de Pasaje, explicó que los cueromitir su nombre, indicó que es otra persona, fueron a ver lo que pos estaban amontonados, empasaba, porque les pareció extraño que a las 05:50 un carro estu-

viera merodeando la zona. René Cañar, jefe de la policía

balados y con huellas de maltrato. Testigos afirmaron haber visto a varios individuos bajando bultos desde dos camionetas antes de abandonar el lugar.

Cañar indicó que los cuerpos no presentan heridas de bala, sugiriendo que la causa de muerte podría ser asfixia tras una posible tortura. Los cuerpos, que parecen pertenecer a trabajadores mineros debido a su vestimenta y al lodo en sus prendas, fueron encontrados amarrados y embalados, lo que sugiere que fueron asesinados en un lugar distinto y luego trasladados al sitio donde fueron hallados.

En el sector Huizho hay dos empresas mineras cerca, por lo que la policía se dirigió a estos lugares para conocer si algunos de los trabajadores habían desaparecido. Esta es la principal hipótesis que maneja la policía.FFC

### OPROGRESO

Cooperativa de Ahorro y Crédito

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LIMITADA de conformidad con las disposiciones constantes en el Reglamento de Adquisiciones, pone en conocimiento de sus socios y público en general, el inicio del proceso de la licitación de:

 SEGURIDAD FÍSICA - PRIVADA PARA VIGILANCIA DE MATRIZ Y AGENCIAS A NIVEL NACIONAL.

Invita a las empresas interesadas a participar en este proceso, para que remitan una carta de "Expresión de interés", enviando el comunicado al correo electrónico: comiteadquisiciones@cooprogreso.fin.ec hasta el 30 de agosto del 2024. Los pliegos que contienen las condiciones de la licitación y sus especificaciones estarán disponibles desde el 19 de agosto del 2024 en la página web de la Cooperativa: www.cooprogreso.fin.ec



### 01 EXPRESOGRAMA P PECES DE RÍO

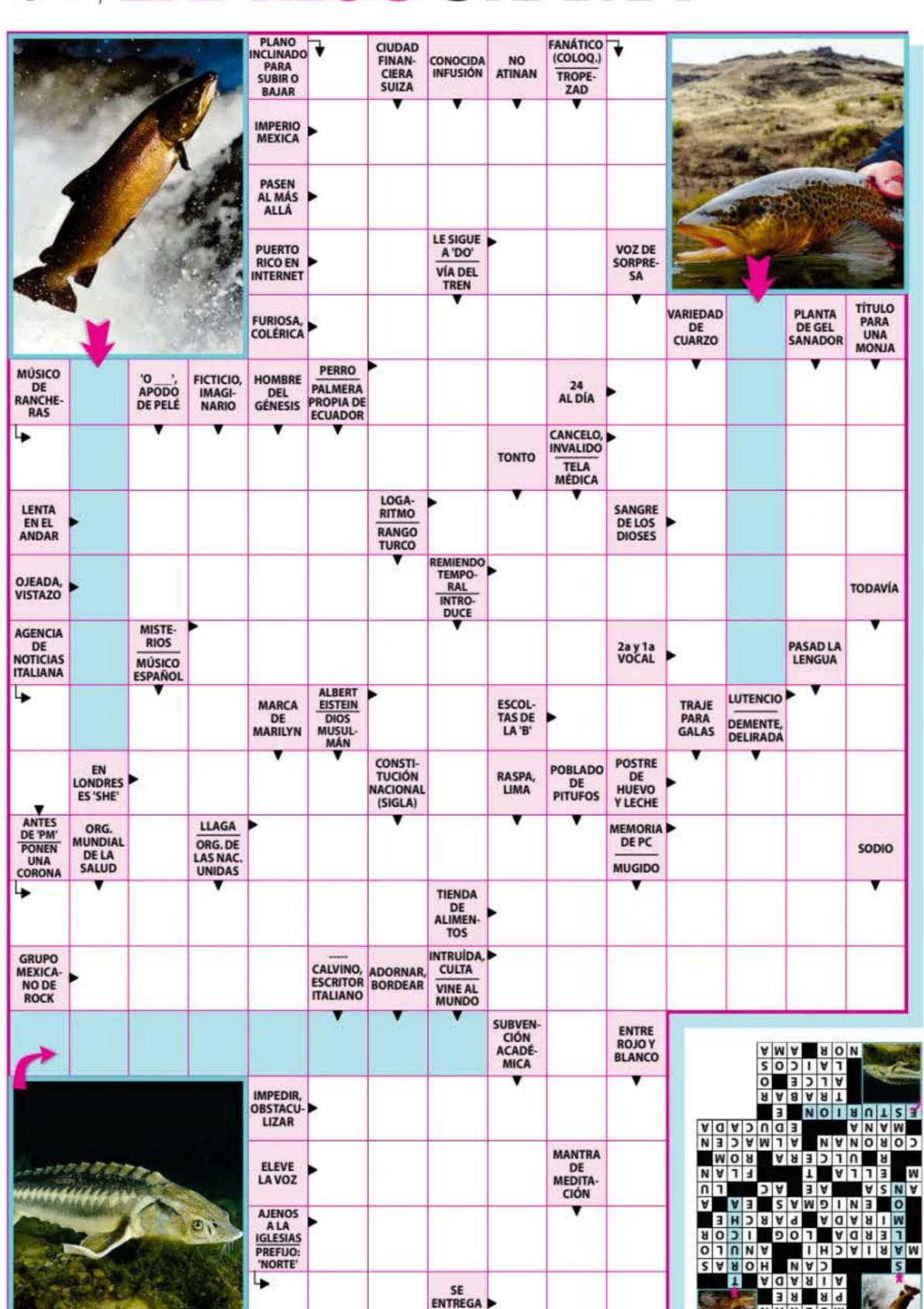

**ALAMOR** 



¿Sabías? Pez limpiador

ETWPAGZZLRFGAYK

DXEOMDIDINASTIA

FIQCNHSÑTNZNCAJ

Algunos peces de río actúan como limpiadores, eliminando parásitos y piel muerta de otros peces. Un ejemplo es el pez gobio, que establece estaciones de limpieza donde los peces más grandes vienen a ser limpiados.

### Consigna

iSumérjase en la historia real y descubra los términos relacionados con la Corona Británica ocultos en esta sopa de letras! ¿Será capaz de encontrarlos todos?

- ANDRÉS
- □ BEATRIZ □ BUCKINGHAM
- ☐ CARLOS
- CASA REAL
- ☐ CHARLOTTE □ CORONA
- ☐ CORONACIÓN ☐ MARKLE
- DINASTÍA

- □ DIANA

- EDUARDO

- □ HARRY
- MONARQUÍA

□ HOLYROOD

□ ISABEL

- ☐ PRÍNCIPE
- MONARCA

PRISMA 3D: 2, 3 y 5

☐ WILLIAM ■ WINDSOR

☐ KENSINGTON ☐ REY □ SUCESIÓN ■ MIDDLETON □ TRONO WESSEX

□ REINA

□ REINADO

LVQNPLVBQQWIYRC **MEGA** GGILOLBSATUKERA SEODANIERQSLOAÑ SOPA RPAETTOLRAHCTHO CARLOSÑAGJBRÑEV IOUFOQNMELKRAMZ RARAOOOHJLÑSURH

UO

**CORONA** BRITÁNICA

B L L N H T S T O G A Y D R S S U A O B N Y O B F O D R A U D E D P N E J E Q P B N A O K O F N B Q BYKJRAXCRZTGOCÑ FUHTISSRYFGPECP QCDNIKALŃNŃWAZ GKCCENOPILISE WILLIAMOHDSBNAS ZWOAPNBMWZNLDRK ABHEEPGHCXESSEW V F F F X R D H S L K A O A E BKAHBÑWVABZNRLK UJXAWGEEHMNXBOD

### 02 ROSCAS ALFABÉTICAS

Cada rosca esconde una palabra que puede ser leída en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a este.



### 03 **SUDOKU DOBLE**

▶ Complete el tablero (dividido en nueve cuadrados mayores) llenando los casilleros con un número del 1 al 9 sin repetir ninguna fila (horizontal) o columna (vertical), ni en cada uno de los nueve cuadrados mayores.

|   |   | 7 |   | 8 |   |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   |   | 6 | 3 | 7 |   |
|   |   | 1 | 9 |   |   |   |   | 5 |
| 5 | 4 | 2 | 6 |   |   | 7 |   |   |
|   | 3 | 9 | 1 |   | 7 | 6 |   | 4 |
|   | 1 |   |   | 4 |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 7 |
|   | 8 |   |   |   | 9 |   |   |   |
|   | 7 |   | 2 | 3 | 4 | 9 |   | 1 |

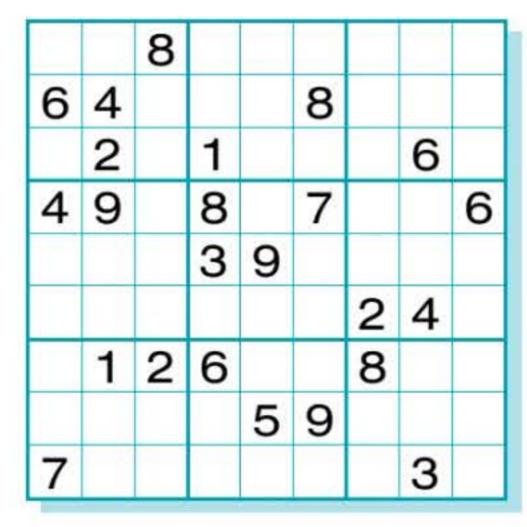



### Tips Sudoku:

### Marca posibles

candidatos: Utiliza anotaciones pequeñas en las celdas vacías para marcar los números posibles que podrían ir en cada celda. Esto te ayudará a ver patrones y posibles soluciones más fácilmente.



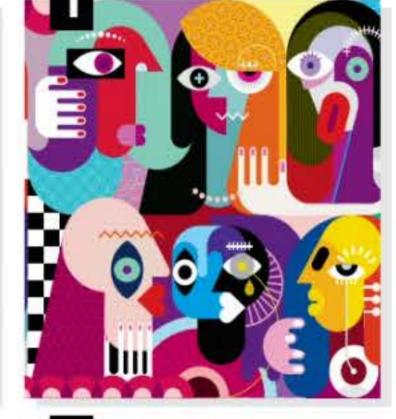

### AKIE EN **FALSO**

El cuado indicado con la letra "A" es una obra original, mientras que los cuadros 1 y 2 son copias plagiadas que tienen 5 diferencias cada una respecto a la obra original. ¿Nos ayuda a identificarlas?

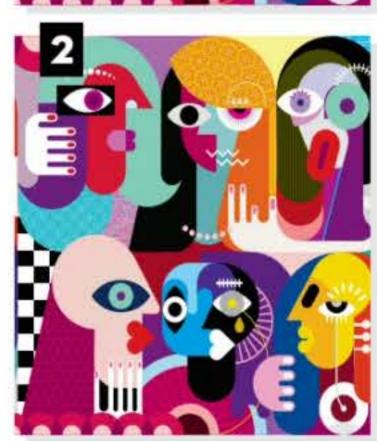

### Consigna

Cuando la figura 1 está plegada formando una especie de prisma, ¿Cuáles de las figuras de la 2 a la 5 no son posibles de formar?

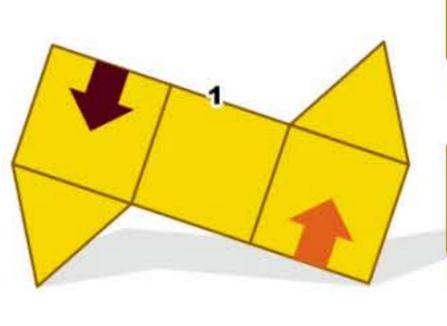

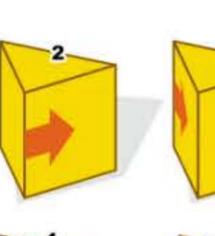

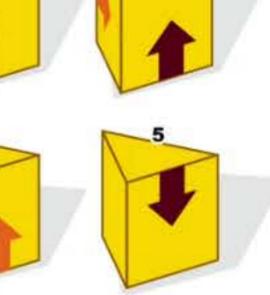

05 PRISMA

3D

### SOLUCIONES

MEGA SOPA

H W N S Y A E D S M I D D L E T O N T X C B Y Z N

A A N O R O C G Y G R Ñ Ñ R I S A B E L D D T D Y

SKKHPŇUIJCTQOŇEBOFDMLXRBA

### **ARTE EN FALSO**





### SUDOKU

| t | 3 | 9 | L | 8 | 2 | 6 | 9 | L | L | 8 | 6 | Þ | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L | 9 | 6 | 9 | 1 | Þ | 8 | ε | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | t | 8 | 1 |
| 1 | 6 | 8 | 3 | Þ | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | t | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Þ | 2 | 9 | L | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | Þ | 3 | 9 | L | 1 |
| L | 8 | 1 | t | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | Þ | 9 | 9 | 1 | 2 | L | 6 | 3 | 8 |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | t | 3 | L | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | Þ | 9 |
| 8 | 9 | Þ | 9 | ε | L | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | ε | 1 | 6 | L | 9 | t |
| 3 | 2 | L | 8 | 1 | 6 | 9 | Þ | 9 | 6 | 1 | ε | 9 | L | Þ | 8 | 9 | 2 |
| G | L | 6 | 5 | 9 | Þ | 8 | 3 | L | 9 | Þ | 1 | 5 | 8 | 9 | L | 6 | 3 |

### **▶** ROSCAS

3: CANGREJO 2: EXTINTOR 1: PESEBRES



TÍTULO: Más que cuerpos AUTOR: Susana Martín Gijón GÉNERO: Novela / EDITORIAL: Debolsillo

Cuatro amigas con un tatuaje en común desaparecen sin dejar rastro. Una mujer es asesinada a golpes por su pareja. Una prostituta se suicida en extrañas circunstancias. La policía Annika Kaunda deberá desafiar a sus superiores para hallar las semejanzas entre estos crímenes.



TÍTULO: Estás muy callada hoy AUTOR: Ana Navajas/ GÉNERO: Novela EDITORIAL: Seix Barral

'Estás muy callada hoy' sigue los pasos de la narradora tras la muerte de su madre y sus viajes a visitar a su padre, que ahora vive solo en la casa donde ella creció. Con el paso de los años empieza a preguntarse quién es cuando no debe cuidar de nadie más.



TÍTULO: Tierra **AUTOR: Alberto Torres Blandina** GÉNERO: Novela / EDITORIAL: Candaya

'Tierra' es un libro que cuenta las intimidades de la Historia. A través de los recuerdos cotidianos de personas de más de 100 países, Alberto Torres Blandina narra los grandes acontecimientos y los cambios recientes de la humanidad desde el comienzo de la Guerra Fría hasta el día de hoy.

# LA OBRA detrás de un filme taquillero

La autora norteamericana Colleen Hoover escribió 'Romper el círculo' en 2016. La obra aborda la violencia de género

MARIELLA TORANZOS NARVÁEZ ESPECIAL PARA EXPRESO

sta semana, la película 'Romper el círculo' llegó a las salas de cine a nivel mundial. Se trata de uno de los filmes más esperados del año, cuyo lanzamiento protagonizó largas colas en distintas ciudades, mientras los fans esperaban ver a la actriz Blake Lively, en el rol de Lily Bloom.

'Romper el círculo', sin embargo, surgió mucho antes, en 2016, bajo la pluma de la escritora norteamericana Colleen Hoover que alcanzó la fama en 2012 con la serie de novelas románticas 'Amor en verso'.

Pero 'Romper el círculo' poco tiene que ver con el amor, sino que ahonda en la desfiguración horrible del cariño, cuando ingresa en la dinámica de la violencia de género.

La obra narra la historia de Lily, una florista, quien comienza una relación con Ryle Kincaid, un exitoso neurocirujano. Desde afuera, la relación de la pareja parece perfecta, pero la llegada de Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, empieza a resquebrajar la fantasía y poner en evidencia lo que realmente sucede tras las puertas de la lujosa vivienda que comparte la pareja.

Pero la novela, que vendió más de un millón de copias gloHe llorado más

escribiendo este libro que con cualquiera de los otros y es porque no lo estaba inventando todo, sino inspirándome en las experiencias de la mujer más importante de mi vida.

**COLLEEN HOOVER** Escritora

balmente y se tradujo en hasta veinte idiomas, tiene un inicio doloroso. Para contarla, Hoover se baso en la historia de su ma-

dre, Vannoy Fite. "Crecer en un hogar abusivo es durísimo, y lo ha sido antes y ahora. Mi papá era un monstruo, un hombre muy violento y abusivo, pero cuando yo era niña no había recursos para que las mujeres salieran de situaciones como esa. Sin embargo, mi mamá logró salir de esa relación. Pese a ello, yo siempre le preguntaba: '¿Cómo te encontraste en esa situación?'. Y decidí escribir un libro sobre ello, inspirado en su valentía para dejar a mi padre biológico", narra.



"Le conté por encima sobre qué iba a tratar la novela y le pedí permiso para escribirla. Le prometí que no contaría su historia, que solo me inspiraría en su relación con mi padre. Mi madre siempre me ha apoyado en mis proyectos, pero con este tenía un poco de miedo, ya que la involucraba", recuerda.

Aún así, le fue enviando los capítulos, y bombardeando de preguntas, hasta que el manuscrito estuvo listo.

Una de las fortalezas de la obra es que logra transmitir las complejidades de la violencia doméstica y el ciclo de manipulación, dolor y angustia que evita a las víctimas "irse a la primera", como demanda el desconocimiento popular.

"Lo más dificil para las víctimas es lidiar con esa pregunta: ¿por qué no te fuiste? Yo en al-

gún momento también se la hice a mi madre e intente explicarla en la novela. Obviamente, la violencia no empieza el día que te enamoras, es algo que escala. No hay nada más confuso y terrible que ver el lado más oscuro de alguien que supuestamente te ama", asegura.

La autora añade que, debido a la relación de la obra con su propia historia, es el libro que más le ha costado.

"He llorado más escribiendo este libro que con cualquiera de los otros, y es porque no lo estaba inventando todo, sino inspirándome en las experiencias de la mujer más importante de mi vida", indica.

Cuando le pidieron adaptar la novela al cine, se negó. Sin embargo, con el paso del tiempo, vio la necesidad de que la obra llegara al cine y a las plataformas de streaming. "Hay que poner la violencia de género en la palestra, porque es un problema que nuestra sociedad no logra erradicar", señala.

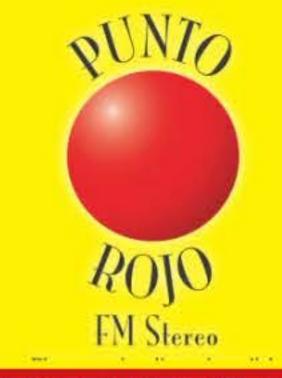

TOP CALIENTE

**ORIÓN** Boza, Elena Rose Basta escuchar el coro para dejarse llevar por el ritmo. El tema es una mezcla perfecta de reguetón, afrobeats y salsa, que cuenta una historia de amor, deseo y desamor. Para no perdérselo.







REMIX Luck Ra, Khea,

Maluma

**PERDIDA** 



TE AMO Fer Vázquez, Flor Álvarez



**MÍRAME** Blessd, Ovy on the Drums

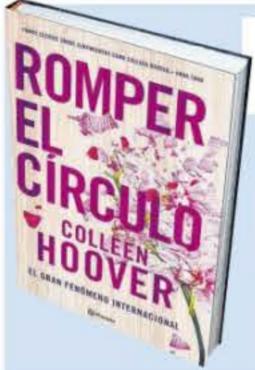

TÍTULO: Romper el círculo GÉNERO: Novela EDITORIAL: Colleen Hoover

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1979. Estudió Trabajo Social en la Texas A&M University. En 2012 lanzó su primera novela, 'Amor en verso', que se convirtió en un éxito en ventas. También ha publicado las novelas 'Tocando el cielo', 'La sombra del engaño' y 'Nueve de noviembre'.

### Una muestra fotográfica sobre el cuidado animal

Tapateando y cantando L'San Juan, San Juan' inauguró la muestra 'Perros, gatos y San Juanes' en el Museo de la Ciudad, en Quito.

La exposición temporal, coproducida por la entidad y la organización Cumbay Cuidado Animal, tiene como objetivo poner en diálogo la relación salud humana - salud animal y ambiente y evidenciar las condiciones sociales, económicas y culturales del barrio San Juan de Cumbayá, en relación con el cuidado de los animales de compañía.

La muestra recoge las imágenes de Agustín Obarrio,



Arte. La exposición muestra a las mascotas con sus propietarios.

quien plasmó a los vecinos del barrio junto a sus mascotas. Este señala que las fotos reflejan la transformación de la relación entre los animalitos y sus cuidadores, quienes han pasado a formar parte imla comunidad.

"Esta transformación es el resultado de un proceso de trabajo iniciado hace varios

años", acota. Victoria Novillo, coordinadora del MDC, señaló que "abrir espacios al trabajo que se realiza con las comunidades es importante para el muportante de sus familias y de seo, ya que permite la pluralidad de voces y experiencias".

La muestra se puede visitar de miércoles a domingo.

### Transformar la guerra en arte

LI colectivo artístico mul-Ltidisciplinario Los Trece Cuerpos abrió una convocatoria para la muestra 'Transfiguración distópica del otro en la Franja de Gaza'.

Víctor Jarrín, quien lidera el proceso, señaló que la muestra busca reflexionar acerca de cómo los archivos y los registros de las imágenes populares, sociales, de guerra

y de los conflictos sociales de forma política pueden proponer una reconstrucción de la memoria.

"La idea es hablar acerca de la transfiguración distópica del otro en la Franja de Gaza, y de cómo los sucesos de conflicto geopolítico y de migración generan la ficción y

deshumanización", señala. La convocatoria está abierta a las artes plásticas, artes escénicas, danza, música, performance y literatura, en todos los formatos, estilos y lenguajes artisticos. Pueden presentarse piezas inéditas o ya exhibidas.

Las propuestas se pueden enviar hasta el 30 de agosto al mail artejoao2022@gmail.com. La muestra se inaugurará el 7 de septiembre en el Centro Cultural Itchimbia.

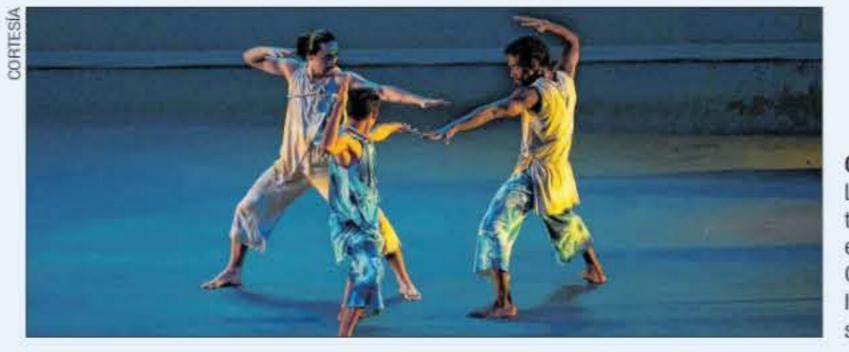

Convocatoria. Las piezas participantes se exhibirán en el Centro Cultural Itchimbía en septiembre.

### **Bolivia: al menos 14** muertos tras choque

El conductor perdió el control vehicular y se chocó contra una roca

l menos 14 personas murieron y otras 18 resultaron heridas al chocar un autobús de transporte público contra un peñasco en una carretera en la región de Tarija, en el sur de Bolivia, informaron fuentes de la Policía Boliviana.

El accidente ocurrió el viernes en la noche, en la carretera que conecta a Tarija con la región oriental de Santa Cruz, cerca de la comunidad de Canaletas, dijo a los medios el director departamental de Tránsito tarijeño, José Pacheco.

El conductor perdió el control del vehículo por causas que se investigan, lo que hizo que invada el carril contrario y

se meta en una cuneta, "llegando a chocar contra un peñasco de roca", explicó.

El choque ocasionó una "fricción de la parte lateral izquierda del bus con la roca", provocando la muerte de 14 personas y que otras 18 queden heridas, indicó Pacheco.

De los 14 fallecidos, "siete han sido plenamente identificados" y entre ellos está el conductor del autobús.

"Al momento, nuestro personal de Accidentes de Tránsito y el personal del Ministerio Público están en la morgue realizando la tarea de identificación de los cadáveres", añadió el jefe policial.

El autobús pertenece a la empresa de transporte Narváez y se dirigía a Santa Cruz, según el detalle de la unidad de Tránsito de Tarija.

### Polio, cierre de hospitales y crisis humanitaria amenazan a una Gaza que espera la tregua

Las negociaciones del alto al fuego persisten, al igual que evacuaciones

aza amaneció ayer con la Uconfirmación de que la polio circula en el enclave, nuevas órdenes de evacuación y la noticia del cese de la actividad inminente de uno de los pocos hospitales que siguen funcionando, mientras las negociaciones del alto el fuego continúan con las esperanzas de la comunidad internacional y el cruce de reproches entre Israel y Hamás.

El Ministerio de Sanidad palestino, con sede en Ramala (Cisjordania), registró el primer caso de polio en Gaza, que llevaba 25 años libre de esta enfermedad. "Afecta a un niño de 10 meses que no estaba vacunado de la polio", anunció.



Hecho. Palestinos desplazados huyen tras una orden de evacuación.

Sanidad ya cuenta con los equipos para llevar a cabo la campaña de vacunación de la mano de entidades como la OMS, UNICEF o la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), dirigida a menores de 10 años y que se espera que se produzca a finales de agosto: "Estamos esperando a que las vacunas lleguen a Gaza".

Las autoridades palestinas

apuntaron a la ofensiva israelí en la Franja -que acumula a día de hoy 40.074 víctimas mortales- como la causante del brote, al haber dificultado el acceso y distribución de productos de limpieza e higiene, así como condenado a la población al hacinamiento entre

La crisis humanitaria por la falta de acceso a recursos básicos se

residuos y agua contaminada.

extiende también al acceso de combustible, lo que dificulta la labor de los hospitales a lo largo de todo el enclave, funcionando parcialmente sólo 16 de los 36 que hay en la Franja.

La falta de atención médica a este tipo de heridas podría llevar a una infección y amenaza la vida de los pacientes, explica Salha: "Tendríamos que llevar a cabo amputaciones para salvarles la vida", en lugar de las cirugías menos intrusivas a través de la ortopedia.

Además, el Ejército israelí ordenó evacuar Beit Janún, Al Manshiya y Sheikh Zauyed, en el extremo norte de Gaza y próximas al hospital. "Creemos que en unos días el Ejército entrará en estas áreas, vendrán muchos heridos y no podremos ayudarlos", teme el director del Al Awda. **EFE** 

# Protestas en capitales por "fraude" de Maduro

Miles de venezolanos marcharon en decenas de ciudades del mundo En Caracas, Corina Machado reaparece en público

AGENCIA EFE MADRID

iles de venezolanos manifestaron ayer en las principales capitales y ciudades del mundo como muestra de fuerza y unidad contra el "fraude" que dicen cometió el Gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio y reclamar al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo y vencedor de esos comicios.

En Caracas, epicentro de la convocatoria mundial de la mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma de Unidad Democrática (Pud) para reclamar la verdad de la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio y para expresar su disidencia hacia Nicolás Maduro, la gran sorpresa fue la reaparición de la líder opositora Maria Corina Machado ante miles de sus seguidores.

### EL DETALLE

Hecho. El viernes, 22 países, entre ellos España y la Unión Europea, pidieron a las autoridades venezolanas poner fin a la "violencia".

Machado, tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su "libertad y su vida", se presentó este sábado nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.

La líder opositora de Vene-



Acto. La líder de la oposición María Corina Machado (d) pronuncia un discurso frente a seguidores, en Caracas.

zuela María Corina Machado dijo este sábado que "la gesta cívica más grande la historia" del país la hizo el antichavismo a través del abanderado de González Urrutia, quien -dijo- "arrasó" en las presidenciales.

"Creyeron que, a punta de persecución contra nuestros testigos, no íbamos a conseguir nuestras actas y en 24 horas teníamos las actas digitalizadas", expresó Machado, ante miles de opositores que se movilizaron en defensa de "la verdad".

Madrid, la más multitudinaria en el exterior

La manifestación más multitudinaria fuera de las fronteras venezolanas se produjo en Madrid, con casi 15.000 personas que llenaron la icónica y céntrica Puerta del Sol al grito de "Libertad" y "Fuera Maduro".

A esa manifestación acudieron líderes venezolanos en el exilio como Leopoldo López o el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que en declaraciones a Efe se felicitó por el apoyo internacional a "la batalla épica" que los venezolanos están realizando contra el Gobierno de Maduro.

La de Madrid fue una de la treintena de ciudades españolas que se unieron al llamado mundial de protest a convocada por la mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma de Unidad Democrática (Pud), para reclamar la verdad de la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio y para expresar su disidencia hacia Nicolás Maduro.

En otras capitales europeas, como Roma, Londres o Bruselas, centenares de venezolanos también salieron a las calles contra el "fraude" de Maduro.

En la capital británica, entre 450 y 600 venezolanos se manifestaron de forma pacífica mostrando copias de las actas electorales que darían la victoria al candidato opositor.

En Colombia, país que más venezolanos acoge, cientos de personas se reunieron en las plazas de las principales ciudades al grito de "Edmundo presidente" y pancartas de "Venezuela libre" o "Fuera el dictador Maduro", en unas concentraciones que aunaron colombianos y venezolanos con la esperanza de volver a su país.

### LA VUELTA AL MUNDO EN 80 LÍNEAS

### PERÚ Un tercio de la población es menor de edad

La población de Perú comprendida entre los cero a 17 años de edad asciende a 9,7 millones de habitantes, lo que representa el 28,7 % de la población total (de 34 millones), y en el 54,8 % de los hogares vive un niño o adolescente, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El 50,7 % son de sexo masculino y el

49,3 % femenino.

### **MÉXICO** Indagan caída de ceiba gigante en un cenote

Sacerdotes y funcionarios indagan la caída de una ceiba de más de 30 metros de altura en un cenote, ojo de agua subterráneo, en la comunidad de Xocén, donde la cosmovisión maya considera que está el "centro del mundo". Vecinos escucharon crujidos similares a los truenos y descubrieron que se abrió un enorme agujero en el que desapareció el árbol.



### **ESPAÑA** Detenido líder de red internacional de ciberdelincuencia

La Guardia Civil ha detenido en Estepona (Málaga) al líder de una red internacional de ciberdelincuencia que se dedicaba a extorsionar a través de un programa malicioso en los ordenadores y generaba \$ 34 mi-

llones anuales. En esta operación denominada Seacatch-Weighhouse han participado agentes del Servicio Secreto y el FBI de Estados Unidos y la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido, entre otros EFE

### TURQUÍA Casi 4.000 personas son evacuadas por incendios

Los incendios activos en cinco provincias de Turquía han obligado a evacuar a casi 4.000 personas, informó el servicio público de emergencias turco, AFAD. El fuego más preocupante es que se declaró el jueves en la periferia norte de Esmirna, la tercera ciudad del país, que ha forzado la evacuación de 1.430 personas, además de destrozar 16 casas y un poligono industrial. EFE

### CHAD Nuevos enfrentamientos dejan trece muertos

Al menos trece personas murieron ayer en nuevos enfrentamientos intercomunitarios entre pastores nómadas y agricultores en el sur de Chad, donde este tipo de choques son frecuentes. Los enfrentamientos comenzaron después de que un grupo de pastores encontrara a un joven ganadero muerto y acusara a los granjeros del pueblo de estar detrás.

### Un llamado de apoyo a Africa por brote de mpox



Situación. Una paciente con mpox en la República del Congo.

Presidente de Sudáfrica insta al mundo a movilizar reservas de vacunas

□ l presidente de Sudáfrica y Defensor de la Unión Africana (UA) para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, Cyril Ramaphosa, mostró ayer su "profunda preocupación" por la "rápida propagación" del mpox en algunas regiones de África y llamó a la comunidad internacional a prestar su apoyo al continente.

"Insto a la comunidad internacional, a los socios y a las organizaciones a movilizar reservas de vacunas y otras contramedidas médicas para su despliegue en África", pidió Ramaphosa en un comunicado.

El presidente sudafricano aplaudió tanto la declaración de la emergencia de salud pública de importancia continental por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) como la

de emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el brote originado en la República Democrática del Congo (RDC).

Dijo que esta nueva declaración de la OMS "debe ser diferente y corregir el trato injusto de la anterior declarada en 2022, en la que las vacunas y la terapéutica se desarrollaron y pusieron a disposición principalmente de los países occidentales, con escaso apoyo extendido a Africa".



Huelga de doctores detiene los servicios médicos

La Asociación de Médicos de la India inició ayer una huelga nacional que paralizó desde primera hora de la mañana los servicios médicos no esenciales por todo el país, en protesta por la violación y asesinato de

una doctora residente en el este de la India. "La IMA ha declarado una interrupción de los servicios por 24 horas de todos los médicos independientemente del sector y lugar de trabajo", dijo la asociación. EFE JESUS A. CAÑAS El País ESPECIAL PARA EXPRESO

l adoquinado de cantos rodados del barrio más antiguo de Cádiz, heredado de las piedras que servían de lastre para los barcos que volvían de América, no se lleva bien con las pequeñas ruedas de los trolley. Los turistas tiran como pueden de sus maletas por El Pópulo y el rebote contra el suelo crea como estelas de sonido que van y vienen por las estrechas callejuelas empedradas. La estampa es ya más frecuente que la de esas señoras que tiraban de su carro de la compra diaria, cada vez menos visibles. Las cifras del bum turístico de Cádiz son inversamente proporcionales al de una sangría poblacional que no cesa y contra la que barrios con fuerte carga identitaria, como El Pópulo o La Viña, se acaban de declarar en rebelión.

Un cóctel de desempleo, falta de suelo para obra nueva y altos precios de compra o alquiler se ceban contra el censo de habitantes de la ciudad desde hace más de 30 años.

### **PRECIOS**

Alquilar una vivienda en Cádiz es mucho más caro que hace una década. Concretamente, el doble de precio de media que en 2011, según datos de Idealista.

El municipio, con apenas 111.811 vecinos —según los datos del padrón de 2023— es ya la capital andaluza menos poblada, en una provincia con 1.258.881 habitantes, una cifra que no para de crecer. La sangría no es nueva, suma ya tres décadas, pero la entrada en escena de las viviendas de uso turístico ha complicado la situación habitacional de la localidad, tal y como asegura Cádiz Resiste, un colectivo vecinal creado hace apenas dos meses, espoleado por el creciente descontento y tras el amago de desahucio de María Muñoz, una anciana de El Pópulo que se salvó in extremis por la intervención del Cádiz C. F.

"La realidad es palpable. Desde 2018 se han expulsado a unos 6.000 vecinos y se han creado 12.000 plazas [de vivienda turística]. El mercado se está acotando solo para este fin, está subiendo la renta y el acceso a la vivienda es imposible", denuncia el portavoz de la entidad, Jesús Ruiz. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, del PP, reconoce "la preocupación por barrios con presión turística importante y la respuesta vecinal de quien se siente atacado porque parece que el turismo ocupa cada vez más espacio residencial". Esa afrenta es justo la que siente Lucio Rebollo. El gaditano de 50 años vivió más de 25 años de alquiler con su mujer, su hijo y su madre discapacitada en un piso

BARRIO CADIZ poco habitable por su renta

Colectivos vecinales se quejan de que el alquiler turístico ha complicado el acceso a la vivienda en un mercado con trabas desde hace décadas



Acto. Turistas en Cádiz capital en el barrio de El Pópulo, donde aún se conservan los carteles contra los pisos turísticos en la casa en la que hace meses se evitó el desahucio de una anciana.

### LA DURA REALIDAD PARA BUSCAR UNA VIVIENDA

Esa jungla impracticable fue la que Rebollo se encontró cuando en el verano de 2022 se lanzó a buscar una nueva vivienda. "La primera, segunda y tercera opción era Cádiz, pero era imposible. ¿Quién se puede permitir los 1.500 euros al mes que nos encontrábamos? No nos daba con mi salario y el de mi mujer", se queja el gaditano, que encontró escapatoria en la compra de un piso en Puerto Real, por el que paga 400 euros mensuales de hipoteca. Ruiz asegura que desde el colectivo Calle Viva llevan advirtiendo desde 2018 sobre esta realidad, pero no ha sido hasta el último año cuando el debate se ha hecho más patente en la ciudad. El caso de la finca de la señora María Muñoz, asediada por viviendas turísticas, abrió la espita del cabreo el pasado mes de mayo. Y semanas después, el pasado 29 de junio, Cádiz Resiste

en una manifestación en contra de la turistificación. "Avisábamos de que venía el lobo y ahora ha llegado y ha arrasado con todo. No es turismofobia, es que el monocultivo turístico ha provocado unas cuotas de insatisfacción ciudadana que genera crispación". López se queja de que las opiniones están "muy polarizadas" contra un mercado de alquiler que está compuesto por pequeños propietarios, "muchos de ellos gaditanos", y "por un sector profesionalizado que paga sus impuestos, con personal dado de alta". Mientras, Cossi pide mesura: "Nos preocupa que determinados discursos se pasen de frenada cuando la ciudad demanda más turismo. Los datos que tenemos no se acercan a la turistificación. El problema crítico se centra en preservar la vivienda frente al uso turístico".

consiguió congregar a casi 3.000 personas

de la calle Buenos Aires. Hasta que en la primavera de 2022, el administrador de la finca les avisó a él y a otras siete familias que el propietario -dueño de varias fincas en Cádiz-les rescindía los contratos. "Nos llegó que lo que quería era hacer viviendas de alquiler turístico", apunta Rebollo.

Justo entonces, el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado en aquel momento por José María González Kichi y su partido Adelante Cádiz, aprobó una pionera normativa municipal —de las primeras de Andalucía-que declaró el centro como área saturada para nuevos alquileres turísticos, y lo limitó a la zona de Ex-

tramuros y solo hasta la segunda planta. "Así que, desde entonces, el propietario debe estar prefiriendo no alquilarlas y esperar que vuelvan a abrir la veda. Ahí están cerradas las casas desde entonces. Es muy injusto", se queja Rebollo.

Ponerle el cascabel al gato de la vivienda en Cádiz es tan complicado que todas las partes aseguran que las restricciones establecidas por el gobierno municipal de Kichi "no han tenido el efecto esperado", como apunta Cossi, pese a que el actual equipo del PP las ha asumido --ya lleva casi 300 viviendas turísticas anuladas- y se plantea hacerlas aún más duras. Ruiz no se ahorra adjetivos para el actual marco legislativo, que tacha de "laxo, ridículo y de cachondeo".

turísticas anuladas y se plantean hacer más dura alquilar una casa en Cádiz y en ciertas

partes aledañas.

Rebollo da fe, en sus propias carnes, que la nueva regulación no le evitó la mudanza a la vecina localidad de Puerto Real, donde se ha comprado una vivienda. Y por eso Luis López Lainez, fundador de una empresa de gestión de alquileres y delegado de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) en la provincia de Cádiz, se pregunta: "¿Qué ha pasado en estos dos años? Pese a la limitación, seguimos hablando de los problemas de vivienda en Cádiz. Todo este tema está muy politizado, interesa enfocar la mirada a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) para no fijarse en otros problemas".

López -cuya asociación tiene recurrida ante la Justicia la modificación urbanística de Cádiz- se queja de que ni siquiera existe unanimidad en el número de viviendas destinadas a fines turísticos en la capital. Cádiz Resiste se aferra al dato oficial del registro de la Junta de Andalucía, 2.506, que les lleva a asegurar que es la capital de provincia andaluza con más VUT por habitante. Pero el gestor recuerda que ese registro no está actualizado, asegura que muchos de los pisos que aparecen en él no están destinados a ese fin, y reduce la cifra a "entre 1.500 y 1.600 viviendas".

"El problema son las viviendas vacías y los alquileres ilegales", se queja López, en referencia también a los pisos que solo se ofertan para residencial en los meses de temporada escolar.

### Muerte de los buitres, un peligro en salud y ambiente en India

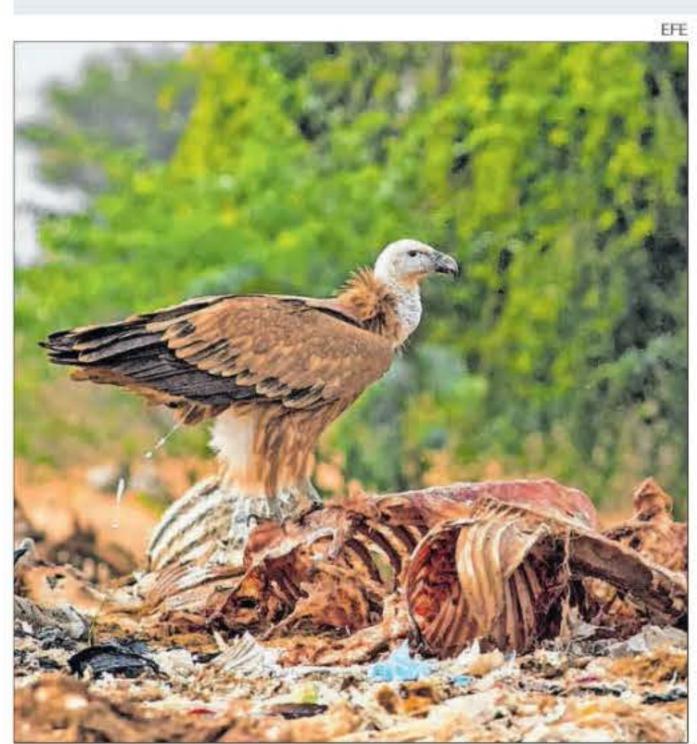

Pistas. La población de buitres de lomo blanco, pico fino y cabeza roja.

a población de buitres de lomo blanco, de pico fino ✓ y de cabeza roja, esenciales para mantener la salud de los ecosistemas en India al alimentarse de carroña, ha disminuido más de un 95 % en los últimos veinte años, arrastrando con ellos las vidas de miles de personas ante una continua degradación del ecosistema del país.

"Más del 95 % de las tres especies predominantes en la India disminuyeron. Son especies que se extienden hasta el sudeste asiático y que se encuentran en peligro crítico de extinción, en especial los buitres de cabeza roja", dijo un biólogo de fauna salvaje, que prefiere mantener el anonimato para proteger un estudio que actualmente lleva a cabo sobre estos carroñeros. Estos animales, con sus cabezas rasuradas y plumas negras, vistos por los expertos como 'equipos de limpieza de la naturaleza', son los mejores aliados de los agricultores, sobre todo a la hora de deshacerse de los cadáveres de ganado. Una bandada de buitres puede devorar un cadáver en cuestión de minutos, eliminando

bacterias dañinas y patógenas que usualmente se acumulan en los restos podridos del ganado, lo que evita la propagación de enfermedades letales.

La alta acidez predominante en el estómago de los buitres, hasta cien veces más acidulado que el de los humanos, permite que estos consuman carroña de forma se-

gura sin que las bacterias existentes sobrevivan en su sistema digestivo, lo que les hace excepcionalmente eficaces, según un estudio realizado por la Universidad de Chicago en febrero de

2023. Incluso sus excrementos pueden funcionar como buenos desinfectantes. Según el estudio, los buitres llegaron a estar por todas partes en la India, con una población que pudo haber supe-

rado fácilmente los cincuenta millones. "A medida que se ex-CANTIDAD tinguieron, los 'serviactualmente, cios de recolección de 52.5 millones basura' que prestaban de perros ocutambién desapareciepan las calles ron y la carroña quede la India, sedó a la intemperie dugún el índice rante largos periodos Pet Homelessness Index (PHI)

de tiempo, lo que generó un gran impacto sanitario negativo", apunta el informe. A mediados del año 2004, varias especies empezaron

a registrar fallos en los riñones, y pocas semanas después, empezaron a morirse. Un analgésico común - inofensivo para los seres humanos y recomendado para

tratar enfermedades en ganado -, el diclofenac, era lo que estaba extinguiendo a los buitres. "En la India, el ganado, como las vacas, es extremadamente importante. Es venerado, es adorado. Por lo general cuando estos animales mueren se dejan en áreas abiertas para que los buitres se alimenten de ellos. Pero ahora que el número de buitres ha disminuido drásticamente, no hay ningún animal que busque o retire los cadáveres del ecosistema", dijo el experto. Los cadáveres empezaron a retener trazas del analgésico, y a transmitirlas a los buitres cuando estos se alimentaban, explicó. Tras un irrefrenable aumento de la mortalidad de los buitres, el Gobierno indio se vio obligado a prohibir el uso veterinario del diclofenac. En 2006, la droga fue prohibida en el sur de Asia para uso animal. Ante esta situación, algunos expertos se plantean qué animal sustituirá a los buitres. EFE

**EYANIR CHINEA** El País | ESPECIAL PARA EXPRESO

as sanciones estrictas no lograrán que la vasta red de micro pequeñas empresas en Latinoamérica acabe por formalizarse.

Al contrario, una nueva visión sugiere que los esfuerzos gubernamentales de fiscalización deberían crear incentivos para que los negocios logren el éxito comercial sin importar su naturaleza, lo que los conducirá a formalizarse eventualmente, acceder al financiamiento formal y contribuir a la tributación. Como dice el adagio popular: enséñales a pescar y comerán el resto de la vida. O, en este caso, a vender y sostener modelos de negocio con objetivos de venta claros.

Para entender la idea, Fernando Symmes, uno de los autores de un estudio sobre informalidad laboral publicado en abril por el centro de pensamiento Viva Idea propone pensar en los recicladores de base de Chile que formaron parte de esa investigación. "Muchos comerciantes informales trabajan en los basurales", comenta Symmes. "Lo que los que vivimos en riqueza y formalidad botamos, ellos lo aprovechan para generar recursos. Es algo muy ilustrativo. Si se les cobrara impuestos a esos actores que viven en pobreza e informalidad, se les mataría de hambre, más de la que ya hay", dice. Históricamente, los gobiernos de Latinoamérica han preferido el enfoque fiscalizador para procurar que los emprendedores facturen, declaren y creen trazabilidad en sus operaciones monetarias. Sin embargo, la persistente tasa de trabajadores independientes de al menos la mitad de la población, y en algunos países de hasta 70%— es una muestra de las fallas en las políticas públicas en este campo.

### **PROCESOS**

La región sigue mirando al norte para contextualizar sus dilemas, por lo que se requieren estudios y segmentación locales para conocer las necesidades de esta población.

Para la mayoría de ellos, los alicientes para cotizar en la seguridad social o pagar impuestos no quedan claros ante el deterioro de los sistemas de salud, educación y seguridad pública.

Esto impacta directamente en el crecimiento económico de los países, que no pueden captar riqueza de la producción de sus ciudadanos a través de la recaudación. También va en detrimento de los trabajadores, quienes pierden acceso a servicios como seguros de salud y cesantía y, por ende, ven disminuido su margen de maniobra ante sucesos como el desempleo o la enfermedad."Cuando no tienes los recursos y estás recién comenzando una empresa, no eli-



Panorama. 'Cartoneros', como se les conoce a los recicladores que laboran todos los días en Argentina, en Buenos Aires, en septiembre de 2022.

# Recicladores superan EL TRABAJO INFORMAL

La capacitación para crear mejores ideas y motivar las ventas pueden fomentar la formalización. No hay políticas públicas

### LA TAREA DE INCLUIR A UN SEGMENTO HETEROGÉNEO

Las mipymes latinoamericanas son un tejido heterogéneo. Según la Cepal, representan el 99% de las empresas y emplean a cerca del 67% de la población de la región en emprendimiento que van desde vendedores ambulantes hasta pequeñas tiendas de barrio, o startups de tecnología en etapa semilla y pequeñas fábricas familiares. Pero pese a ser la columna vertebral de los países, estas empresas ofrecen una contribución a la productividad relativamente baja y son más vulnerables a los shocks económicos y sociales. Además, tienen una ingente necesidad de capital productivo y, por ende, de créditos con condiciones favorables, pues a menudo son víctimas de los préstamos especulativos que colindan con las estafas. En este espacio se desenvuelve Aviva, una fintech mexicana que combina tecnología y asesoramiento cara a cara para captar y atender clientes con microcréditos.

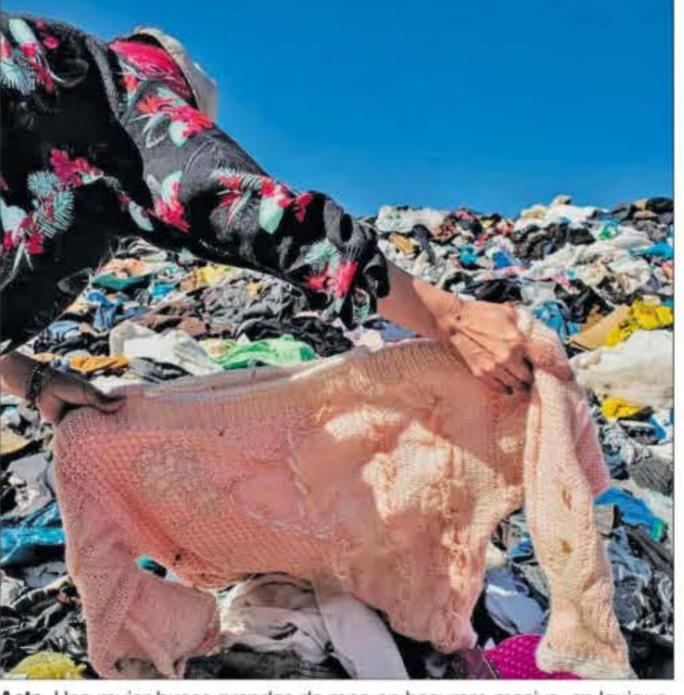

Acto. Una mujer busca prendas de ropa en basurero masivo, en Iquique.

ges formalizarte. Para los gobiernos, la estrategia más fácil sería incluso dejarlas y apoyar que las empresas crezcan en esa informalidad y que después, a medida que crecen y van dejando de ser pobres (...) sufran ciertas presiones de formalización", explica el profesor universitario.

DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

"Pero si se fuerzan antes, se mata a la empresa sin aprovechar ciertos beneficios de la informalidad que son claves para los contextos de escasez de recursos como los nuestros", continúa refiriéndose al dinamismo que ofrece el entramado de pequeños comercios en las comunidades y mercados donde se dispersan, como fuente de empleo y servicios básicos.

Gabriela Zapata, experta en inclusión y salud financiera, coincide en que las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) que sí evolucionan pueden conseguir beneficios tangibles en la formalización. Por ejemplo, acceso a productos financieros como cuentas de ahorro, terminales de punto de venta móviles y créditos pro-

### 15.000 **PERSONAS**

de ciudades pequeñas integran el proyecto para asesorar, captar y atender clientes con microcréditos.

"En nuestra investigación hemos visto que las empresas que tienen más probabilidades de sobrevivir ante una crisis tienen ahorros de los cuales echar mano y acceso a créditos de emergencia, con buenos términos. Además, tienen manera de suplir su abastecimiento de recursos. Es decir, si un proveedor quebró, ¿tiene manera de reponerlo fácilmente? También juega un rol importante el tener contacto con otras redes de pares como ellos, incluso en un grupo de WhatsApp", dice la consultora de BFA Global, una empresa de innovación de impacto social que implementa el programa Strive México, enfocado en fortalecer la resiliencia de micro y pequeñas empresas.

En países como México, que muestra gran reticencia a la fiscalización y la bancarización formal, las finanzas digitales están jugando un rol crucial. Recibir pagos electrónicos, con taretas o transferencias inmediatas, se coloca como un aliciente verdadero para los negocios que pueden empezar a vender artículos más costosos sin preocuparse por manejar el efectivo. "Cuando el microempresario ve que pierde la venta por no aceptar pagos digitales, allí sí hay un claro costo de mantenerse fuera del radar completamente", añade la consultora. Zapata y Symmes coinciden en que América Latina adolece de investigación que permitía ver problemas.



Trabajo. Una de las integrantes de la Asociación de Mujeres Caficultoras.

### Caficultoras apuestan por su grano

¬n una finca remota del → municipio de Viotá, en el ✓ departamento colombiano de Cundinamarca (centro), Luz Marina Peñalosa y sus compañeras cultivan el café que comercializan a través de su asociación de mujeres caficultoras y sueñan con que algún día salga del país y llegue a otras latitudes. La plantación está en una zona montañosa a la que se accede por una carretera estrecha y rocosa rodeada por el verde de cultivos de plátano.

"El negocio del café ha sido exclusivo con las mujeres toda la vida. Antes los 'grupos de amistad' (en los que los caficultores se agrupaban para debatir sobre sus negocios) no nos permitían acudir a las reuniones, así que decidimos hacer nuestra propia asociación de mujeres", explica a EFE Luz Marina, que dirige la Asociación de Mujeres

Caficultoras de Viotá y Tequendama (Asomucavit).

Muchas de ellas tuvieron problemas con sus maridos porque no aceptaban que formaran

parte de asociaciones, llegando incluso a hacerlas elegir entre ese trabajo y el hogar, por lo que añade que el machismo sigue vigente aunque poco a poco han conseguido la independencia económica. Gracias a recursos y herramientas proporcionados por empresas como la Promotora de Café

dez, legalizaron su asociación y desarrollan su labor de forma conjunta, creciendo y "valorándonos mucho más", añade la ca-

ficultora. "Nos tenemos que querer a nosotras mismas para amar a las otras compañeras o a nuestras hijas, darnos el valor que merecemos como mujeres",

agrega. Cuando este grupo de mujeres creó Asomucavit, en 2013, también se su-**MIIEMBROS** maron hombres, pero siempre han sido conforman la asociación ellas las que han manejado la asociación, cafetalera en la reclamando princiactualidad. En palmente el reconosu mayoría, cimiento de su trabapequeños jo como productoras productores. de café compaginado con el de amas de ca-

sa. "Nosotras estábade Colombia (Procafecol), que mos muy excluidas, veníamos comercializa la marca Juan Val- de generaciones de abuelos y padres cafeteros pero no sabíamos diferenciar la calidad, los factores o los atributos del producto", recuerda Luz Marina, y añade que a día de hoy son muy conscientes de todo eso y el proceso de aprendizaje ha sido "muy bonito". Entre las ayudas que recibieron estuvo la asesoría de una trabajadora social que les animó a formar la agrupación y les enseñó la importancia de trabajar juntas, sin depender económicamente de sus maridos o de los dueños de las fincas.

En la actualidad, la asociación tiene alrededor de 30 miembros, en su mayoría "pequeñas productoras" que también producen aguacates, mangos o bananos para que no les falten recursos cuando no es época de cosecha. Marcely Cañón, dueña de una parcela cafetera que cultiva y recolecta sola, explicó que no necesita hectáreas de tierra porque su pequeño terreno le da unos 40 kilos diarios en temporada de cosecha y eso es suficiente.